



AF. 178435



Presented to the

LIBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

bу

Professor

Ralph G. Stanton

1.911

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

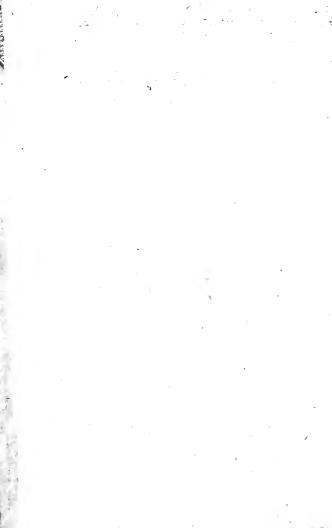

# VERDADE,

οU

#### PENSAMENTOS FILOSOFICOS

SOBRE OS OBJECTOS MAIS IMPORTANTES

Á RELIGIÃO, E AO ESTADO.

POR

JOSE' AGOSTINHO DE MACEDO.

NOVA EDIÇÃO.



#### LISBOA:

NA IMPRESSÃO SILVIANA. ANNO DE 1828.

Travessa da Portaria das Freiras de Santa Anna N.º 2.



Vende-se na Loja de Francisco Antonio Ivane, Rua do Ouro N.º 287, junto ao Terreiro do Paço.

## Potens exhortari in doctrina sana.

8. P.

## PREFAÇÃO.

Não me posso lembrar das desgraças que affligirão a Europa, e affligirão o Mundo, e cujas consequencias se sentiráo ainda por longos annos, sem que detenha o meu entendimento na consideração dos seus motivos; estes motivos são já patentes; os erros do entendimento, e os crimes do coração. Primeiro se offuscou o entendimento com a sombra da incredulidade, e facilmente se corrompe o coração, quando se cega o juizo. Os erros do seculo forão Metafysicos, e estes erros pervertêrão os costumes; da corrupção dos costumes se passou á immoralidade politica, e desta ao transtorno universal que todos sentimos. Rasgou-se o véo que com tanto ciume tinha lançado sobre si mesma a Seita Massonica, e pelos effeitos conhecemos que se tratava de derrubar o altar, e o throno; o altar por meio do Materialis-mo, dogma principal da incredulidade, e o throno por meio do quimerico, e

fantastico systema da ignorancia Demo-cratica. A espada dos Cesares, e os raios do Vaticano, que procurão abolir tão abominavel, e detestavel Seita, ressentidos dos damnos causados ao Mundo, dão a conhecer que estes, e não outros erão os seus fins. Julgo da obrigação do homem amante da sua Religião, e da sua Patria empregar o talento, é o estudo em extreminar da Terra tão fatal inimigo; e pois elle não cessava de clamar que combatia com as armas da pura razão, cumpre combatello com as mesmas armas, e eu me persuadi que descarregava hum golpe decisivo nesta Hydra, que ainda não deixa de golfar seu vene-no; mostrando que não ha opposição entre os dictames da Razão apurada, e os principios da Religião revelada. Sé o entendímento humano não quizer com pertinacia fechar os ouvidos aos brados desta Verdade, e se persuadir por ella da Divindade da Religião Christã, esta convicção passará facilmente ao coração, e lhe fará estimar a ordem, a justiça, a subordinação, o respeito aos Thronos, o amor da Patria: reformar-se-hão

#### PREFAÇÃO.

os costumes, haverá entre os homens, irmãos por natureza, a concordia, e união civil, sem a qual não póde haver pros-peridade em as Nações. Este he o meu fim; e ainda que tarde, havendo desperdiçado huma grande parte da minha vida em estudos, e composições prodigiosamente frivolas, reparo com o presente escrito o escandalo que poderão ter causado aquelles fructos da ociosidade litteraria; e pois até disserão os Escriptores, que se retirão para Inglaterra para insultar a Nação que os tolerou, que não havia nesta prodigiosa Nação quem respondesse a hum Atheo, e o convencesse, vejão esses Encyclopedistas sabios se ha quem lhes responda, e os convença!

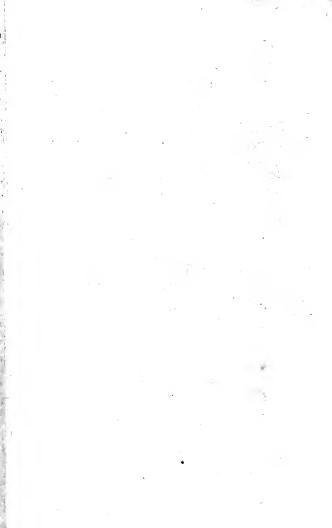



### §. I.

## Qual seja a primeira indagação de hum Filosofo.

QUEM deseja merecer o nome de verdadeiro Filososo, busque, primeiro que tudo, conhecer-se a si mesmo: interrogue, inquira aquelle interno, e eloquentissimo lume, que lhe descobre aquella superioridade, que o homem tem sobre qualquer outro ser que não possue aquelle lume; procure conhecer aquelle Ente necessariamente superior a tudo, seu author, e de todos os outros seres, que elle vê existir fóra de si. Para dar huma justa idéa do homem, não póde ser adequado o juizo de hum meditabundo Anatomico, que descreva os solidos, os fluidos, os vasos, as ramificações prodigiosas, que o compõe em quanto se considera material, e animal; não basta o juizo de hum. Mecanico, que descreva a maravilhosa successão de

movimento, de circulação, de separa-ção, que se abservão a cada instante nesta maquina, para fazer conhecer a grandeza do ser humano; porque depois de tão admiraveis indagações ainda permaneceria occulta a mais preciosa, e a mais importante parte de hum ser tão predigioso como he o homem. O conhecimento de si mesmo consiste em descobrir aquelles differentes, e occultos movimentos, que nos conduzem como creaturas racionaes a tantas acções moraes, ou boas, ou más; em descobrir igualmente a origem das paixões, das virtudes, e dos vicios. O conhecimento de si mesmo consiste em distinguir a primeira causa de quem trazemos a origem, em investi-gar as relações, em aprender os deveres que com ella nos ligão, em assignalar os limites em que se circunscreve a vida, o exito, e solução da mesma vida; em penetrar a indole, e a tendencia do Espirito; em interrogar os dictames daquella luz interior, que nos falla, e que nos guia. O conhecimento de si mesmo consiste em descobrir as relações que temos com os nossos semelhantes, e os reciprocos officios; com os quaes a elles nos ligamos; vinculos, e relações que só podem formar as delicias da sociedade civil, e cuja fiel correspondencia nos constitue em estado de unir nossa felicidade com a felicidade pública, o nosso bem como bem público, e de nos tornarmos uteis a nós, e a todo o genero humano de

quem somos membros, e irmãos.

Esta sciencia nos póde tornar muito mais sabios do que poderiamos ser com o estudo de todas as outras sciencias. De que serviria; ou aproveitaria girar com o pensamento errante pelos espaços das esféras celestes; medir a distancia, e o movimento dos Astros; calcular as leis da gravitação dos corpos, ou as da geração dos insectos; ou penetrar nas entranhas da terra para explorar os segredos de seus fósseis, e metaes, ou correr pelos ares a considerar os meteóros; se permanecessemos envoltos na vergonhosa ignorancia de nós mesmos? Homem, eis-aqui huma necessaria advertencia, que eu no periodo ultimo da minha existencia te faço, se tu desejas ser sabio: a nova ordem de sociedade em que comecamos a existir, não te constitue em estado de quereres ser Filosofo antes de conheceres que és homem. Os Sabios da Grecia escrevêrão em letras de ouro na fachada do Templo de Delfos estas palavras — Conhece-te a ti mesmo. Isto basta. Lê, ó homem, a todos os momentos estas palavras, entranha-te em seu sentido, e com este estudo começa a ser sabio, já que Filosofo quer dizer, desejoso, e amante da sapiencia.

§. II.

O Ignorante avilta o homem, porque o não sabe definir.

Muitos genios, para se mostrarem Filosofos, em o seculo que expirou, com a mira de apagarem a idéa de Deos, que he por si mesma indelevel, procurárão degradar o homem, aviltallo, e confundillo com os animaes tão diversos da sua especie. Disserão que era huma pura quimera a liberdade, a espiritualidade, e a immortalidade da alma. Aos olhos destes orgolhosos, o homem não he mais que huma porção de materia

organizada, a qual vive, sente, e pensa em virtude de sua mesma organização. Entre o homem e o bruto, dizem estes Filosofos, não ha outra idéa que os distinga mais do que a do maior, ou menor instincto. Quando a organização se desconcerta, e destroe, e cessa sua actividade, cessão então as operações do homem. Então deixa o homem de existir, e depois delle não fica mais que hum confuso resto de materia. Quem se não sente abrazar de indignação, e cólera escutando maximas tão extravagantes? Eis-aqui a nova Filosofia empenhada em fazer que o homem seja hum bruto, a despeito do intimo sentimento que a to-dos faz conhecer a propria immortalidade. Filosofos rivaes de Circe: sonhárão os Poetas que esta Fada filha de Jove mudára a Scylla em hum monstro marinho, e os companheiros de Ulysses em varias especies de animaes immundos. Antes de sossrermos esta methamorsose, observemos se naturalmente conste que a alma seja livre, seja espiritual, e seja immortal. Para chegarmos á demonstração mais facil desta verdade, não abusando da razão, examinemos como se haja definido o homem em estado natural. O homem nasceo para a sociedade, e não para os bosques, e foi destinado a viver com seus semelhantes, não de qualquer maneira, mas em ordem, em tranquillidade, em commercio: todos o soccorrem em suas precisões, como elle tem tambem a indole, e a tendencia de soccorrer os outros.

Se a sociabilidade foi sempre hum caracter essencial á humanidade, com razão se devem chamar deshumanos pensadores aquelles que se fingirão o homem material, e só superior aos brutos pela capacidade, e sociavel por convivencia, ou por convenção de encontrar hum repouso ideal! Imaginar homens selvagens, he suppòr seres degenerados do natural instincto de homem, que vivem contra a sua destinação; homens que são a ruina, e degradação da especie humana, mais que o simulacro vivente de sua infancia. Seneca, indignado contra os que loucamente filosofando sobre a natureza do homem o aviltavão para o definir, e o comparavão ao bruto, tirai, lhes

diz, a sociabilidade, vós destruireis ao mesmo tempo a união do genero humano, de que dependem a conservação, e a felicidade da vida. Quando recorremos aos testemunhos dos Filosofos, que ao clarão da tocha da razão humana definírão mais nobremente o homem, e mais justamente o conhecêrão, podemos de sua definição tirar estas consequencias: que o homem he obra de Deos; que hum divino fogo de intelligencia, ainda que muito atenuado, e obscurecido, existe no mesmo homem; que he para elle a Natureza actualmente como Madrasta, porque está cheio de enfermidades em sua condição fiysica, cheio de incerteza, e de erros em seu estado moral, e que he tal a miseria, e imbecilidade, que, a darmos credito ao fabulista Esopo, Prometheo não se servira de agua, mas de lagrimas, para amaçar o barro de que o formára. Por estas deduções, tiradas da Filosofia dos antigos, vemos que as lições da razão illuminada não são contrarias aos dictames da Revelação. Ella nos ensina que o homem he obra de Deos, que de fragil barro formára seu

corpo, que lhe foi dada para o animar huma inspiração de vida; que a luz im-mortal reflexa na face do homem, he o divino fogo que o anima; que o homem cahira de seu primeiro estado, e que nascendo para viver brevissimamente na Terra, he assaltado de innumeraveis miserias; que muitas vezes de tal arte se lhe obscurece a razão, que nem atina, nem conhece a verdade, que se engana na eleição do bem, que o conhece, e o aprova muitas vezes, e depois o deixa para seguir o mal. Todas estas verdades dictadas pela Revelação são plenamente concordes com a razão: e porque duvidarei eu dizer que o homem Christão he o melhor Filosofo?

Surge a Razão, e interroga a Revelação sobre a causa que viciou este homem. Se observarmos o estado em que se acha, prestes descobriremos nelle desordens, e contradicções, e que se não podem ajustar com a idéa que temos da sapiencia, e santidade do Creador, nem se podem combinar de modo algum com a idéa que temos da sua bondade. Que deverá pois dizer a Revelação para sa-

tisfazer o humano entendimento! Eisaqui como se explica: se o homem he tão infeliz, he preciso dizer que ha algum delicto que o torna culpado desde seu nascimento, e que haja viciado sua mesma origem, e pelo qual seja condemnado aos differentes generos de penas, e miserias a que se chora sugeito. Sem isto não se conheceria a bondade do Creador. Não ha mais que o Dogma do peccado original, que nos subministre o meio de resolver tão grande difficuldade. A razão nos subministra luzes para presumirmos este dogma, e a Revelação o desenvolve clarissimamente. Deos creou o homem recto, e em hum estado de natureza sublimada pela graça: a inno-cencia, justiça, e izenção de todos os males terião sido suas propriedades: es-te homem assim ennobrecido desobedeceo a Deos pelo peccado, e n'hum instante se corrompeo a natureza. Fica en-volto na ignorancia, fica assaltado da fra-queza, e enfermidade; teve nelle prepon-derancia a inclinação ao vicio, e foi estipendio de seu peccado a mesma morte a que ficou irrevogavelmente sugeito.

Desta arte a Fé instrue a razão, e amestrando o Filosofo, lhe ensina a resolver as difficuldades, que em vão com o proprio entendimento procuraria destruir.

### §. III.

Reclamação do natural sentimento contra os que definem o homem pura maquina.

No homem ha huma alma espiritual, Desde que se conhece Mundo, a idéa mais natural á humanidade, por huma especie de instincto, he à idéa de distincção entre o espirito, e a materia; aos olhos dos póvos mais selvagens sempre appareceo claro, que tudo o que se mo-ve era animado de hum espirito, e que toda a operação espontanea era produzida por huma alma, ou genio, que se alvergava em cada corpo semovente. Nós conhecemos póvos polyteistas, que imaginárão que os elementos, os astros, os animaes, as plantas, e qualquer parte da Natureza em que se descobria alguma especie de acção, erão outros tantos seres habitados d'espiritos superiores ao ho-

mem, a quem dirigião seus cultos. He tão antiga como o homem a idéa do estão antiga como o homem a idea do espirito que se distingue da materia. Trata-se pois de examinar se no homem se conheça este ser espiritual? Digo que a primeira prova, que baste para nos convencer, he o interior sentimento. Eu sinto que existo, e em minha existencia me sinto diverso de outro qualquer ser que exista fóra de mim. Ora eu não sinto, nem a existencia, nem afigura, nem a estructura, nem o jogo das fibras em meu cérebro, nem de outra qualquer parte interior de meu corpo. Logo cada huma de suas partes, e todas tomadas collectivamente, são outra cousa que não sou eu. O mais ignorante dos homens sente-se a si, como eu me sinto a mim. Ha cincoenta annos que me sinto a infin. Ha cincoenta annos que me sinto ser o mesmo individuo; que experimento sensações, prazeres, dores; que penso, e que quero. Sinto pois que sou huma substancia, isto he, hum ser, o qual recebe modificações diversas, e as perde sem deixar de existir. Ora este sentimento interior, individual, e permanente, não he hum accidente que em mim se produza de novo, he a minha mesma essencia, a essencia da minha alma. Não póde cessar sem que eu seja anniquilado; eu não existiria se não sentisse que existo; mas este sentimento não he por certo a essencia da materia, aliàs toda a materia se sentiria a si mesma. A natureza do pensamento por si mesma repugna á natureza da materia. Torne-se esta materia, quanto quizerem, subtil, sempre será divisivel: os materialistas convem nisto. O pensamento he hum acto simples, indivisivel, instantaneo, que se não póde nem medir, nem decompôr. Pensar, julgar, querer, desejar, escolher, não são outros tantos actos susceptiveis de extensão, de duração, de partes; mas são actos simples, que não podem nascer de hum principio divisivel, qual he a materia.

Ha quem chegue a confundir o pensamento com o movimento: não se póde imaginar parallelo mais extravagante. Eu quero admittir que qualquer pensamento em minha alma não se forme senão pelo-movimento das fibras do cérebro; mas este movimento não he a causa, nem o sujeito, nem o mesmo pensamento:

entre huma, e outra cousa não ha a mais pequena relação. Em quanto se não sup-pozer em mim hum principio pensante distincto da materia, e capaz de perceber as mudanças, e os movimentos, não haverá aquella idéa, que se chama pensamento. Além disto e movimento he susceptivel de divisão como a materia pode medir-se, e he capaz de mais, e de menos, nós podemos calcular sua dura-ção, força, e celeridade. O movimento dividi-se, e communica-se, e o corpo que o imprime o perde á porporção que o dá. Nada disto convem ao pensamento; não tem nem momentos, nem gráos. não se communica por modo algum se se não falla: o meu pensamento não póde ser o pensamento d'outro, não póde passar de meu cérebro o outro cérebro, he individual, e dentificado comigo mesmo. Dois espiritos não podem concorrer a formar o mesmo pensamento, nem o podem dividir entre si.

Não he precizo estranho genio de intelligencia para comprehender, que o movimento não he espontaneo, e que, se não recebe o impulso, não tem esseito, e que se não he rechaçado de outra força não retrocede. Todos vem que o pensamen-to em sua extensão de reflectir he hum acto puramente espontaneo. Julga-se, re-tracta-se, resolve-se, muda-se, reflecte, compara, deduz consequencias de dois juizos comparados, e combinados, e não ha força alguma repulsiva, ou rechaçante de quem seja obrigado por organica ra-zão. O movimento não se pode conhecer a si mesmo como o pensamento se conhece: pensar, e sentir que se pensa, he hum acto só, nem he possivel o perceber, sem sentir que se percebe. Não era por certo a Revelação, não era a l'é, mas a razão, quem fez comprehender a Platão que a alma do homem he hum ser simples, inalteravel, sem composição, sem partes, e que tem maior relação, e semelhança com o espirito eterno, que com as cousas corporeas, e sensiveis. Eis suas mesmas expressões no dialogo sobre a alma, tão bem exposto, e entendido pelo Judeo Moysés Mendelson, ou filho de Mendes: — Não nos admiremos que tudo quanto he corporeo, e sensi-vel seja sugeito a alterar-se, e a destruirse, e que jámais se conserve em hum mesmo estado: as partes de que he composto se evaporão, se separão, e se dissipão continuamente: porém a alma he hum ente simples, indivisivel, inalteravel: podem os sentidos alguma vez distrahilla, e tornarem-se para ella huma occasião de erro; mas póde entrar em si mesma, e applicar-se ao conhecimento do que he puro, eterno, e immortal. O homem que medita conhece facilmente que tem semelhança maior com a bondade inintelligivel, immudavel, e eterna, que com todas as outras cousas, que podem obrar sobre nossos sentidos.

Ora se a Revelação nos ensina que o homem tem huma alma espiritual, indivisivel, indestructivel, e eterna, huma alma que se póde dar ao conhecimento de Deos, e que he feita á sua imagem; poderá acaso a Revelação ser contraria á razão? A razão nos prepara para a convicção intima de tudo aquillo

que a Revelação nos ensina.

#### §. IV.

O ser espiritual no homem foi sempre conhecido por todos os homens.

A espiritualidade d'alma, assim como a existencia de Deos, he huma crença tão universal, e natural ao homem, que se póde dizer, que esta he a crença de todo o genero humano. A tradição primitiva; o sentimento interior, a reflexão sobre nossas mesmas operações, são outros tantos motivos de convicção. Nenhum povo, nenhum ser pensante se persuadio que a materia podesse pensar; como nenhum imaginou que a materia por si mesma se podesse mover. Vanini, Diderot, Locke, Helvecio, não são excepções nem infinitissimas. A pezar dos sofismas de Epicuro, Lucrecio, Pomponacio, e Lametrie, a espiritualidade do ser persante he para todos hum dogma tão geralmente impresso no dia de hoje; como o foi nos tempos primitivos do Mundo. He huma verdade sugerida pela Natureza a todos os homens: a consciencia o diz, e ella constitue a differença entre o espirito, e a materia. Todos entendem por espirito hum ser que conhece que sente a sua existencia, que tem a consciencia individual de si mesmo, que tem o poder de determinar, e de mover a materia.

- Eu ponho á vista do Universo a conspicua demonstração do mais eloquente Filosofo, que existio, e existirá, Marco Tullio Cicero. - Não se póde aqui encontrar a origem da alma, he livre de toda a mistura, e composição, nada tem de commum com a terra. com a agoa, com o fogo, com o ar. Estes corpos não tem a actividade do espirito, da memoria do pensamento. Estes não se podem lembrar do passado, antever o futuro, conhecer o presente. Tudo isto são atri-butos Divinos, e só Deos os póde communicar ao homem. He pois o espirito de huma força, e de huma natureza par-ticular, distincta de todos os seres sensiveis; isto que conhece, que sente, que quer, que vive, he Divino, e vindo do Ceo; e se assim he, então he eterno. Nós não podemos conceber o mesmo Deos senão pela idéa de huma intelligencia,

(Mens) sem nenhuma mistura, livre de toda a materia corruptivel, que conhece tudo, que move tudo, cuja acção he eterna. A alma humana he da mesma natureza, e da mesma especie. Perguntar-me-heis donde ella venha, e qual seja a sua essencia; mas se eu não comprehender tudo quanto quizer, obrigar-me-heis a não dizer aquillo que eu com-prehendo. O espirito não tem a vista intuitiva de si mesmo, he como hum olho que vê tudo, e não se vê a si mesmo, mas sente sua força, sua penetração, sua memoria, sua actividade, sua acção. Eis-aqui o que elle tem de grande, de Divino, e de eterno. Assim como não vêdes a Deos, e o conheceis por meio de suas obras, assim tambem sem ver a alma, vós podeis conhecer sua energia Di-vina, quando attendeis para sua memo-ria penetração, rapidez de suas idéas, e excellencias de suas faculdades. Devemos comprehender, senão formos fisicos estupidos, que o espirito não he com-posto, nem mixto, nem duplicado, mas simplice, e indivisivel: não póde ser nem separado, nem decomposto; logo não

póde acabar, nem cessar de existir. — Até aqui o Filosofo Orador; e nenhum daquelles que em todos os tempos se ousárão dizer materialistas, teria animo de condemnar Cicero como hum fanatico. Se este grande homem vivesse, saberlhe-hia dizer, que sua energica definição do espirito humano, não era só doutrina sua primitiva, mas a doutrina de todo o genero humano, e que a tinha aprendido de Socrates, conforme o testemunho de Xenefonte, e que não tinha feito, fallando da alma, mas do que copiar Platão. Filosofos, aprendei a respeitar o homem, que aviltais com vossas maximas, e costumes.

#### §. V.

#### O homem he livre.

A liberdade do arbitrio com que o homem he senhor de suas proprias acções, liberdade com que póde escolher entre o bem, e o mal moral, obedecer ao apetite, e á razão, he o mais nobre de seus privilegios, e o titulo, pelo qual mais se póde aproximar á Divindade.

Hum bruto sugeito-ao apetite ou ao sen-timento actual da necessidade, huma porção de materia organizada, e sempre levada da impulsão, que se lhe communica, sem que sobre ella possa reflectir, não são, por certo, seres creados á imagem, e semelhança de Deos. Os que defendem a liberdade civil, se não conhecem a espiritualidade da alma, vão destruir no homem a liberdade natural, e não advertem que vão dar na mais monstruosa contradição. Querem fazer do homem huma maquina, e eu lhes perguntaria, de que póde servir a este ho-mem ser livre em a sociedade, se elle não he livre em a natureza? Miseraveis! A si mesmo se illudem, e a natureza; provão a liberdade ao mesmo tempo que a negão. Resistem ao universal instincto da humanidade, argumentão a despeito do senso intimo.

Vós vêdes, ó Filosofos, vós vêdes no homem actos espontaneos, actos voluntarios, e acções livres. Espontaneo he o que se faz no delirio, no somno, e sem reflexão. Voluntario he o que se opéra com reflexão, com attenção, e com

conhecimento, em virtude de huma inclinação que a elle o conduz. Acção livre he aquella que se faz com attenção, e reflexão por escolha determinada por hum motivo, com hum verdadeiro poder fisico de resistir a este motivo, e de a-braçar o contrario; o poder de resistirmos aos movimentos que nos estimulão, ou de os seguirmos por escolha propria, he o que se chama liberdade de indifie-rença. Nós sentimos em nós mesmos duas qualidades de movimentos, huns independentes de nossa vontade, como a pulsação do coração, a circulação do sangue; e outros são sugeitos á nossa vontade, e nos sabemos mui bem distinguir os que são indeliberados daquelles que são reflectidos. Da especie dos primeiros será por exemplo, no momento em que mé escorrega de huma parte hum pé, eu estendo o braço da outra para formar algum equilibrio; eu faço este acto necessario, e indeliberado sem a minima reflexão. Mas quando eu estendo hum braço para levantar quem cahe, ou para ferir hum inimigo, eu medetermino a isto por hum motivo reflexo.

por hum movimento voluntario, e livre. O louco Fatalista não póde deixar de sentir, e comprehender dentro em si mesmo huma semelhante distincção. Ha em nós desejos, e volições, entre os quaes alguns são livres, e outros não: a fome, e a sede produzem desejos de alimento, e estes não são livres, porque nascem, ou provêm da disposição maqui-nal do homem: nós lhes podemos resistir pelo que pertence á qualidade do alimento, ou por algum motivo de virtno-sa sobriedade, ou podemos por motivos oppostos consentir nestes desejos; então os effeitos da vontade são livres, porque nascem de hum motivo reflexo. No primeiro caso a vontade, ou o desejo do alimento, tem por causa fisica a disposição da maquina; no segundo a vontade efficaz de nos alimentarmos tem por causa moral o motivo que nos determinou. Ora o effeito de huma causa moral não he necessario como he o effeito de humacausa fisica; logo a alma he livre, e o senso íntimo o testefica. Estes actos voluntarios, livres, e reflexos, são unicamente susceptiveis de moralidade, estes

são os unicos actos que a consciencia ou aprova, ou desaprova como remorso.

Lock, com o lume da razão, conhece esta verdade tão impugnada pelo Fa-talismo. Analysa, estabelece, e prova a liberdade. Esta, diz elle, consiste na potencia que temos de obrar, ou não obrar em consequencia da nossa escolha. Mas que causa nos determina, e nos faz escolher? A satisfação presente que encontramos naquillo mesmo que escolhe-mos; nesta escolha consiste a liberdade, logo o homem he livre. Não quero que fique como esquecida a objecção, que se costuma extrahir da prática. Se fossemos livres, qual seria o homem que não mudasse de natural, quando se sente arrebatado por força de hum maligno humor a executar acções de sua natureza más, e detestaveis? Observão-se homens invariaveis na indole, nas inclinações, e nos habitos: quem sabe se a formação do craneo não induza a necessidade de algumas acções? As novas idéas, e no-vos descobrimentos de Craneologia tem demonstrado que persidem no homem disposições naturaes que o inclinão irremediavelmente ou á rapina, ou á luxu-ria, ou á ferocidade, ou á vingança. Eu não sou o Juiz do tão preconizado Anatomico o Doutor Gall; digo só que indicar sobre os ossos de hum morte as inclinações de hum vivo, he o mesmo que ter a virtude de prognosticar as cousas acontecidas, ou pouco mais que astrologar sobre a increspatura da mão as vicissitudes fortuitas, que tanto espantão as dilirantes mulheres. Quem aprenderá a theoria desta nova sciencia? Quemserá o herdeiro deste magico segredo? Querem por ventura da estudada configuração do craneo deduzir huma nova lei de necessidade nas acções humanas para apoiar melhor a opposição da liberdade do homem? O attentado he exquisito, mas sem credito. Póde muito bem influir o fisico emo o moral, todos concordão nisto; mas ninguem até agora sonhou estas leis sympathicas de ossos, e de acções especificas. Póde o vário temperamento inclinar o homem mais á paz, que á vingança; póde fazel-lo mais veloz na intelligencia, ou mais tarde nas percepções, mais fallivel, ou mais tenaz na reminiscencia; mas nunca poderá necessitar o homem mais a huma acção que a outra, e despojallo da liberdade. Ha homens que não mudão de natureza, isto he, que não desistem de hum genero de acções a que se tem avezado por habito, e tornão n'algum sentido certas acções conaturaes ao homem. Isto faz que este homem se sinta menos livre, mas nunca se poderá dizer necessitado, porque sempre será livre de coacção, ainda que não esteja livre de servidão, de malicia, ou de fraqueza.

## δ. VI.

O Matrialista destroe a idéa do vicio, e da virtude; faz considerar a lei reomo tyrannia, que insulta

Eul pergunto ao Fatalista, como poderião as leis punir os transgressores, se estes fossem maquinas não livres em as transgredir, ou observar? Como poderia a sociedade civil punir com seus castigos a necessidade como hum delicto? Seria hum semelhante castigo injusto, e bru-

tal. Quem não comprehende a indecencia, e o absurdo de tão funestos princi-pios adoptados pelos novos Filosofantes depois dos escritos de Helvecio? Se o ho-mem, que querem livre na socidade, não fosse livre em a Natureza nas volições de seu espirito, então as leis, as penas, a recompensa, o louvor, ou o vituperio, a gratidão, e o ressentimento serião quimeras, porque taes affectos, e sentimentos não se podem estabelecer, nem apoiar senão sobre a liberdade humana. Nada se fundaria em razão: não haveria nem vicio, nem virtude, nem acção boa, ou má na ordem moral. Em tal caso o homem conduzio á maneira dos brutos com o instincto do apetite sensitivo, não seria responsavel á sociedade por suas acções. Eis-aqui o grande serviço que prestão á sociedade os grandes mestres do Filosofismo! Se hum ministro de Justiça me condemnasse a huma mulcta pe-cuniaria por algum delicto politico, ou me sentenceasse a alguma pena corporal, por algum crime em damno da socieda-de, eu lhe poderia responder: tu és louco, cruel, e injusto: a minha acção foi

necessaria, nem eu prestei o meu consentimento para que se executasse. Castigarias acaso a náo que te conduz ao naufragio, ou as ondas que se entumecem na tempestade? Quem te disse que a minha acção se devia chamar hum delicto? Assim deveria eu discorrer senão

fosse livre em operar.

Concluamos pois, ou o homem he livre em operar, ou não he: se he li-vre será justa a lei, e legitimo o poder da authoridade; terá lugar o louvor, o vituperio, a recompensa, o castigo, a virtude, o vicio, a felicidade, e a miseria: se não he livre, então venceo o Materialista. O homem he huma maquina, não obra senão por necessidade, nem he verdade, que o louvor o anima, que o vituperio o avilta; não he verdade, que o alentão as promessas, que o aterrão as ameaças, he injusta a lei que o constrange, iniqua a authoridade que o contem. Taes serião as consequencias de tão horrivel systema. Que homem ha que as não conheça ridiculas, e monstruosas? Quem não confessará que o Matarialista. terialista, e o Fatalista seria hum subver-

tedor se vivesse em huma sociedade dehomens livres? Com seus paradoxes enerva, e destroe todos os principios da virtude, da energia, do heroismo. Sup-prime a idéa do delicto, torna inutil a lei, redicula a autoridade. Só o delinquente póde encontrar utilidade, em tão impio systema. Huma alma innocente, e virtuosa, nunca poderá renunciar o merito de suas acções negando a propria liberdade. Busque o coração criminoso socegar seus remorsos, paliar suas iniquidades, suppondo huma quimerica fatalidade; não me admiro: este expediente he muito commodo para os scelerados. Digão os homens de sizo se he util á sociedade humana tão atroz Filosofia?

## . §. VII.

O homem he livre, e deste principio se derivão os argumentos das verdades naturaes.

Ouvi Filosofos: he evidente que se o homem não fosse livre, não haveria nem bondade. nem maldade moral; nem justo, nem injusto; nem deveres, obriga-

ções, e direitos; daqui se colhe quanto importe estabelecer solidamente a realidade, não digo só do acto voluntario, mas da liberdade. A' vista disto eis-aqui como eu discorro: se o homem he livre, este dogma da liberdade humana destroe, e arranca pela raiz o materialismo, e em tal caso eis-aqui tambem estabelecida toda a cadea das verdades conhecidas pela razão. Se o homem he livre, a sua alma he hum espirito, a materia não he essencialmente capaz de espontaneidade, e de liberdade. Se a alma he hum espirito, não póde deixar por sua mesma natureza de ser immortal. Huma alma espiritual, huma alma livre, huma alma immortal, não póde ser producção da materia, mas sim de huma substancia espiritual, e de huma substancia espitual superior em poder, e actividade ao espirito humano; logo não póde ter senão a Deos por author; logo não pode começar a existir senão pelo prodigio da creação. O homem nasceo livre; logo he hum agente moral capaz de vicio, e de virtude ; tem pois necessidade de huma lei que o dirija, de huma consciencia,

que o guie, de huma Religião, que o anime, e que o console. Conhece em Deos hum principio eterno de quem se deriva, e com quem conserva relações. Conhece hum ser bom, sabio, potente, e justo. Sente o homem em sua existencia os effeitos de sua bondade, de seu poder, sente a idéa de sua justiça, e convence-se de que os effeitos desta são huma justa remuneração. Esta remuneração lhe apresenta huma necessaria idéa de premio, e de pena proporcionados ás suas ações; premio, que compense a virtude; castigo que vingue o delicto: mas não vendo na Terra nem recompensado o justo, nem punido o scelerado, sente deformidade em ver que debaixo do Imperio de hum Ente, essencialmente justo, permaneça o delicto sem pena, e a bondade, e virtude sem recompensa; então este homem argumenta, e conclue então este homem argumenta, e conclue que não deve, e não póde acabar na desordem a vida humana, que além do tempo, e além da duração da vida presente deve haver para seu espirito outra existencia depois da dissolução corporea. Neste novo estado sentirá o homem os

effeitos da justiça do seu Creador, o qual premiará a virtude, e punirá o vicio; e o premio, e a pena serão convenientes á grandeza daquelle Deos donde tira sua origem, e debaixo dos olhos de cuja providencia vive, e de cuja justiça sempre depende. Taes são as primeiras bases da Theologia Natural. Nascem estas verdades da simples força da razão, e do raciocinio. No homem a unica, e privativa condição da liberdade fórma a inevitavel consequencia de ser religioso; posso dizer, que liberdade, e Religião, são duas idéas inseparaveis.

## δ. VIII.

#### O Materialismo he prejudicial á Sociedade.

Estranho paradoxo! Não houve tempo em que mais delirassem os Filosofos para fazerem conhecer ao homem sua natural grandeza como o seculo que acabou. Empenhárão-se em o despertar do lethargo em que o havião sepultado as antigas preoccupações, Empenhárão-se em o levantar do aviltamento em que havia cahido pela prepotencia estranha. Este he o tempo, dizião os Filosofos, em que o homem deve rasgar-aquelle negro, e carregado véo de ignorancia, que o tornava como esquecido de si mesmo. Arvorou-se o feliz estandarte, apôs o qual deve surgir da escravidão. Ha de recuperar seus direitos, ha de triunfar de seu arbitrio, e ha de ser senhor de sua vontade. Eu não posso comprehen-der como á vista deste lisongeiro qua-dro possa subsistir o empenho, que os mesmos Filosofos tem mostrado em sustentar nestes ultimos tempos, que o ho-mem he huma maquina, que obra uni-camente por principios organicos, que não he mais que pura materia que não he livre em suas acções; em summa para mostrar que o homem he soberano, he preciso mostrar primeiro que he hum bruto! Tal he o paradoxo, e tal he a contradição em que tem cahido a moderna Eilosofia!

Quantos damnos virião á Sociedade se fossem cridos os falsos dogmas destes Filosofos! Se fosse cousa demonstravel, que a alma do homem he material; e

que deve parecer juntamente com o cor-pó, seria este o objecto mais triste, e mais capaz de aviltar a humanidade. O homem tem huma inclinação invencível, que o induz a crer-se livre, e immortal, desta he a mais poderosa mola, e a mais sabia reguladora de sua activi-dade, esta he a origem inexhausta de todas as virtudes sociaes. O homem de bem interessa muito em sua vida futura para deixar de desejar sua eterna existencia, e nunca poderá querer a sua anniquilação. Só o scelerado desejará ex-tinguir em seu coração hum presentimento que o inquieta, e que o faz tremer. Eu me fiaria mui pouco nas acções, e nas palavras daquelle homem que se persuadisse que dentro em pouco cahiria no abysmo do nada. Será para mim bem pouco benefico em vendo que eu o não posso compensar: facilmente será para mim nocivo se conhecer que me não posso vingar de suas affrontas. Hum Materialista virtuoso sem esperança, bene-fico sem motivo honesto, e moderado por natureza, he para mim hum fenómeno incomprehensivel. Miseravel socieda-

de, se os teus membros fossem desta o-pinião! Que remedio, que reparo oppode, se os teus membros fossem desta opinião! Que remedio, que reparo opporião a huma perversa sorte? Apenas huma cega desesperação, fecunda em suicidios, unico meio de abreviar a pena!
Se esta maxima se propagasse, seria o
mesmo que propagar hum furor hipocondriaco, que dominaria em todos aquelles que vivessem descontentes da propria sorte. O' Apostolos da humanidade,
o Encyclopedistas, vossa doutrina he tão
funesta, e desgraçada, que o genero humano vos deve considerar como seus mais
implacaveis inimigos! Se quereis provar
melhor que o homem he livre na Sociedade, começai pelo livrar da necessidade da natureza, e da injuriosa coacção
do destino. De que vos serve decantar
este homem soberano, e legislador, se
depois o degradais, e reduzis á condição
dos brutos? Que contradição! Vós o
quereis tornar feliz, e depois procurais
despojallo daquelle caracter, que he o
unico principio, e motivo de sua felicidade! Sois ingratos ao beneficio do Creador, que quiz sublimar o homem á honra, e á grandeza, e vós o quereis igualar á natureza dos brutos!

## §. IX.

O pensamento da immortalidade he o conforto da virtude: a Sociedade interessa que a immortalidade seja crida.

Homens, que não quereis conhecer a Religião revelada, nem mesmo sentir a força consoladora deste dogma da immortalidade; escutai como se exprimia Cicero indignado contra os Filosofos que o perturbavão nesta sua crença. - Se eu me engano, dizia o eloquentissimo Tullio, se eu me engano crendo que a alma he immortal, eu o faço com toda a minha vontade; em quanto viver não quero que me despojem deste erro, que me serve de toda a consolação! Se hum morto não sente mais nada como affirmão estes mesquinhos Filosofos, eu não temo que estes senhores Filosofos venhão depois da morte insultar a minha credulidade. = Tanto se mostra que huma inclinação natural faz que o homem ache consolação em hum semelhante dogma. Mas ou ouço huma objecção dos

Materialistas. Dir-se-hão que a idéa da immortalidade da alma he huma opinião que nasce, ou procede do amor pro-prio. Alguns Legisladores sustentárão a immortalidade para enfrearem os máos, e obstarem a suas desordens. Os Sacerdotes a acreditárão para se tornar mais importantes, e estabelecerem sacrificios para a expiação dos delictos. Estas idéas, dizem os nossos Filosofos, inculcadas desde a infancia por huma sagaz educação se arraigárão com a idade: o temor da morte as fez ainda mais poderosas, e violentas. Taes são os sentimentos do novo Filosofismo. Parece-me que he facil a sua resposta. Se a crença da im-mortalidade d'alma he produzida pelo amor proprio, quem poderá deixar de conhecer nesta mesma idéa o producto da natureza, e da mesma humanidade? Não diz o Materialista que o amor de si mesmo he quem induz o homem á vir-tude, e lhe faz abominar o vicio? E por ventura será para elle falso tal amor, e tal motivo? Se o amor da verdade he hum ramo do amor proprio, dirá acaso o Materialista que a verdade he huma

quiméra? Se o amor proprio conduz o homem á virtude, e o obriga a buscar a verdade, he preciso dizer, que se a crença da immortalidade, d'alma nasce do amor proprio, então esta crença nascerá da mesma natureza donde nasce a virtude, e donde aponta a verdade. Então voz da natureza, lei da virtude, amor da verdade, e immortálidade da alma, serão todas idéas inseparaveis nascidas do mesmo principio, donde se póde concluir, que quem não crê a alma immortal não sente a natureza, não ama a virtude, não conhece a verdade.

Mas se o amor proprio fosse o unico principio donde nascesse a opinião da immortalidade da alma, poderiamos dizer que este amor proprio he biforme, que mente segundo a opportunidade: nós vemos que esta verdade consola, o homem de bem, e afflige fortemente os scelerados: os primeiros por amor proprio a sustentão, os segundos por amor proprio a destroem. Logo este amor proprio não será huma prova nem para sustentar, nem para destruir esta immortalidade. Lembra-nos que todos os Legis-

dores tem inculcado este dogma da immortalidade para pôr hum freio ás desordens dos máos; que os Sacerdotes lhe derão valor para introduzir os sacrificios. Fosse qual fosse a intenção de huns, e outros, sempre se dirá, que a Religião serve de apoio á legislação, e que a legislação, e a Religião tem enfreado os máos, e que ambas de acordo tem servido de sustentáculos á Sociedade. Ainda concedendo aos incredulos suas extravagancias, sempre podemos argumentar contra elles, e se lhes pode dizer que com seus sofismas intentão roubar á Sociedade aquelle bem que em todo o tempo a Religião, e a legislação lhe procu-rárão. A Religião, e a legislação tem promovido o polimento, e a ventura do genero humano, e os Filosofos tem trabalhado pelo reduzir á barbaridade.

O senso íntimo decide se seja, ou não seja conforme á razão o dogma da immortalidade, se seja mais conducente para a tranquillidade do animo, e mais util aos interesses da Sociedade humana. Para duvidar deste dogma, he preciso haver ensurdecido aos brados da

razão.

# §. X.

O governo politico deve temer sua ruma se prevalecerem as maximas do materialismo.

Muito tem que temer a Sociedade civil daquelle Filosofo que negar a im-mortalidade da alma! O mesmo Hebreo Portuguez Espinosa (em geral desacre-ditado por aquelles que o não enten-dem) affirma que se deve desejar, e procurar que o povo cumpra seus deveres mais por effeito de Religião do que por temor servil. Ora, tirada a idéa de huma futura existencia, está logo anniquilada toda a idéa de Religião. Bolimbro-cké reflecté, que a doutrina das penas, e dos premios futuros he opportunissima para fazer observar as leis civis, e reprimir os vicios dos homens. Hume não quer de sorte alguma reconhecer por bons cidadãos, e por políticos aquelles que procurão extirpar do genero humano os principios de Religião. Destas maximas emanadas não da doutrina dos Theologos, mas do lume filosofico daquelles

Sabios que o Mundo tanto préza, eu pos-so deduzir sem insulto de ninguem, huma clara consequencia, e vem a ser, que aquelles que negão a immortalidade da alma, e por consequencia negão a Deos, e escarnecem da Religião, nem são bons políticos, nem bons cidadãos, e que a Sociedade os deve considerar com desconfiança, tellos em conta de nocivos, e contrarios aos seus interesses; porque privão o homem do major, e melhor estimulo, que pode ter para cumprir seus deveres, despojando as leis civis de seu maior vigor, e despedaçando o freio mais poderoso para reprimir os vicios. A que ficaria reduzida a Sociedade se muito se propagassem os erros de semelhantes Filosofos? Ver-sebia o vicio caponizado, as lois transpura hia o vicio canonizado, as leis transgredicias, escarnecida a autoridade, e reputado huma quiméra o mesmo amor da Patria: julgar-se-hia a virtude huma preocupação, a morte hum recurso, a espada hum direito, a força huma razão, e em tal caso a Sociedade humana se veria transformada em hum bosque de féras. Oh Filosofia estranha, e damnosa! A verdade arrancou do coração de Raynal esta pasmosa confissão: = idade da Filosofia annuncia a velhice, e a decrepitude dos Imperios de quem debalde se chama o alicerce. A Filosofia formou o ultimo seculo das bellas Republicas da Greçia, e de Roma. Athenas não teve Filosofos senão nas vesperas de seu exterminio. Cicero, e Lucrecio não escrevêrão da natureza dos Deoses, e do Mundo senão no estrepito das guerras civis que abrirão o tumulo á liberdade.

## the short here & XI: 2:

O dogma da immortalidade não he hu-

Não posso conter minha indignação a vista da ignorante impudencia com que se calumnia o Catholicismo, como se fosse huma seita singular, donde se derivasse como opinião propria o dogma da immortalidade! He preciso ser desprovido das primeiras noções da Historia do Mundo para ter o arrojo de formar huma semelhante objecção! A idéa da im-

mortalidade, e por consequencia de hu-nia vida futura, foi sempre a idéa de todos os póvos sem exceptuar hum só. A Idolatria, que he a mais funesta ex-travancia do entendimento humano, deo nova força a este dogma; ainda digo nrais, éste dogma foi a vertente donde dimánou a Idolatria entre os póvos barbaros. Quem ignora que a apotheóse dos homens grandes, e o uso de lhes dar homas divinas depois da sua morte são antiquissimos entre os povos polytheis-tas? Não terião estes supersticiosos costumes se se persuadissem que depois da morte nada existia. Os Egypcios são con-siderados como primeiros authores da Idolatria, e assim mesmo acreditavão não só a immortalidade da alma, mas a ressurreição dos corpos. Está crença introduzio naquelle paiz o costume de embalsamár os cadaveres. Esta crença obrigou seus Monarcas a levalitarem pyranides dentro das quaes querião ser encerrados depois da sua morte. Antes dos Egypcios, os Indios, os Chins, os Celtas, os Gallos, os Bretões, e os Islandezes, os mesmos Americanos, acreditavão este

dogma; e estes póvos, por certo, nunca forão ao Egypto para o aprender. As honras funebres feitas aos mortos, o respeito aos sepulcros, forão entre todas as na-ções o testemunho da crença he huma vida futura. Neste ponto a Religião foi sempre hum salvo conducto da moral, e hum esteio firmissimo da Sociedade. O homem cheio de hum respeitoso espanto á vista do cadaver de seu semelhante, tinha horror, e aversão ao homicidio, cria-se que a alma do morto perseguia sempre o seu matador chamando contra elle vingança, e nem se observarião semelhantes effeitos se tivessem huma opinião contraria á immortalidade da alma. A mesma loucura de interrogar os mortos sobre futuros, e contingentes acontecimentos, foi huma superstição geral. O primeiro que a vedou foi Moysés; o povo Hebreo a tinha aprendido dos Cananĉos. Homero, e Virgilio fallão desta prática como universal, e commum entre os Antigos. O abuso de hum dogma sempre suppõe a sua crença. A mesma sonhada preexistencia, e transmigração das almas, he huma ingenua confissão

que os Filosofos fizerão de súa espiritualidade, e de sua immortal condição. Digo pois que o dogma da immortalidade da alma fora o dogma de todos os tempos, e de todos os póvos. e que nascêra como o genero humano. Disto se vê que só o odio da Religião tornou o Filosofismo contrario á Fé, e até aos dictames communs da mesma razão.

## §. XII.

O metafysico que quizer discorrer de boa fé, conhece a espiritualidade, e immortalidade da alma.....

The second of the second

Se os impugnadores das mais sagradas verdades fossem tão felizes em discorrer como o são em vilipendiar os que discorrem, não sentirião tanto trabalho em comprehender como póde ser immortal o espirito humano. A espiritualidade já demonstrada, e a simplicidade da substancia deste Ser que chamamos alma, concorrem muito para nos convencer de sua immortalidade. Se o espirito he huma substancia activa distincta da materia, não tem necessidade da materia pa-

ra subsistir, nem para obrar; e porque não he composto de partes, não está su-geito á dissolução, á corrupção, e á morte. Quando a materia se decompõe, nenhuma de suas partes se anniquila, re-cebe sim novas combinações, e huma fórma differente. Se hum átomo de materia não póde naturalmente reduzir-se ao nada, com que fundamento julgarez mos nós que huma substancia simples, é distincta da materia, não possa nem subsistir, nem obrar sem a mesma materia, em quanto he demonstrado, e evidente que a materia inerte, e passiva de sua natureza não póde ser o principio de acção alguma? He verdade que ao presente o espirito opéra em virtude das impresões recebidas pelos sentidos, mas separado, ou segregado do corpo, não ces-sa de ser necessariamente activo, como não cessa de ser necessariamente inerte, e passivo aquelle corpo que existe sepa-rado do espirito. Até agora mesmo eu provo que o meu espirito opéra sem o soccorro dos sentidos. Eu tenho o sentimento de minha individual existencia sem o soccorro de sensação alguma. Co-

nheço que sou capaz de reflectir sobre as minhas idéas. de as confrontar, e combinar, e até de produzir novas idéas sem o ministerio dos sentidos; logo o meu espirito tem huma força activa, e sua dependencia a respeito dos sentidos não he huma cousa essencial ao mesmo espirito. Seria hum absurdo que hum ser activo em virtude de sua mesma essencia tivesse necessidade de hum instrumento passivo para exercitar sua actividade. Quando este corpo se dissolve, e destroe, não existe mais a sua dependencia com a alma, e a alma que he activa por propria essencia, não deixa de o ser separada daquillo que não póde ser necessario á sua essencia; sôlta do corpo, goza plenamente daquella actividade que lhe he natural. Suas idéas não são então excitadas pela percepção recebida pelos sentidos, mas considerando os objectos em si mesmos com o intuitivo conhecimento puro, por força de sua natural intelligencia, formará pensamentos puros. Ora estes pensamentos podem ser, ou hum argumento de júbilo, ou de triste-22, de miseria, ou de felicidade. As penas, e os prazeres do espirito excedem as penas, e os prazeres do corpo: a alma separada do corpo he susceptivel por isto de castigo, e de recompensa: eisaqui as consequencias destas transcendentes verdades em metafysica: a alma he espiritual; he livre nos actos de sua vontade; he hum ser activo independente do corpo; he immortal. Se he immortal como hum ser activo por propria essencia, he capaz de prazer, e de pena. Estas verdades naturalmente se conhecem por aquelles que não renunciárão ao sentimento da natureza, e ao lume da razão.

#### 6. XIII.

Se se quizesse introduzir o Atheismo com affronta da razão, nesta empreza teria parte o interesse, e não o juizo.

A que ponto se chega em hum seculo, em que a Filosofia se ufana de seus estrepitosos progressos! Tenho escutado alguns destes Filosofos, e hum delles me disse, (grande interprete do syste-

ma da Natureza ) chegou finalmente o homem a conhecer a sua dignidade! Então interessando-me em ouvir difinir a dignidade do homem, conheci que seu expositor era hum Materialista, que para melhor difinir o homem o confundia com os brutos. O homem, me dizia elle, se conhece livre; a sua natural sublimidade lhe faz conhecer a capacidade de aperfeiçoar as suas operações com inde-pendencia dos outros homens: e para o fazer mais independente, e mais livre, conheci que era hum Atheo; e hum Fatalista, que sujeitava o homem a huma necessidade que elle não conhece. Estas extravagancias longe de illuminarem o homem o confundem, e sepultão em hum cáhos de contradicções de cuja sahida desespera. Mas de que absurdos não he capaz a mania do Filosofismo? Não ha sonho de febricitante, tão monstruoso, que não tenha sido sustentado, e até dogmatizado por algum Filosofo! Mas em nossos dias entre tantas, e tão ex-travagantes opiniões impossiveis de se sustentar, a mais estranha, a mais iniqua, a mais louca foi a de constituir em

dúvida a existencia de Deos. Ouvio-se, onde os Filosofos não erão escutados da pública authoridade, pronunciar com temeridade igual á loucura de taes Filosofos, que a existencia de hum Ser Supremo era huma ficção da humana credulidade; que o Mundo existia por si mesmo, e que fingir-se hum ser diverso do Mundo, donde o mesmo Mundo trouxesse sua origem era húm delirio da razão escrava do Fanatismo. Não se póde negar que seja este hum erro gratissimo de que o impio não quer ser despojado; o mesmo impio condemna aquella razão, que seu mão grado o convence, apresentando-lhe a existencia de Deos como huma verdade natural a que não póde resistir. Então vê que se lhe equilibra a fantasia desordenada, e que se lhe tira dos sentidos por força aquelle jucundo prazer, que lhe parecia gozar vivendo vicioso sem ser Christão. Mas en para abater o Atheismo não recorrerei, porque não ha necessidade, áquelles tremendos golpes, que se admirão nas obras de Newton, de Muschenbroecke, e de Niewentit, os quaes forão os primeiros que

derão com a razão provas convincentes de hum Ser soberanamente intelligente, de tal maneira que só com as fadigas destes grandes homens se póde dizer, o Mundo não he Deos, o Mundo he huma maquina material. Mas este elogio he excessivo. Para conhecer a existencia de Deos não he preciso Newton. Nem a Fysica, nem a Metafysica, nem os cálculos da Algebra forão necessarios aos homens para conhecer huma verdade tão importante, e tão clara. Falla a Natureza; os Ceos, o Firmamento annuncião a gloria deste Deos que existe. O homem adquire este conhecimento naturalmente pela simples consideração de si mesmo, e pela mais simples vista que lance sobre os ebjectos admiraveis que o circundão. Por mui superior que seja aos sentidos esta persuasão, por muito contraria que seja á humana malicia, sempre foi universal, e firme em todo o homem, em todo o tempo, em todos os lugares. O mesmo Sceptico Bayle che-gou a dizer em seu Diccionario, que sem hum exaltado gráo de força de alma meniaca, não se podia chegar a ser Atheo; e eu me persuado que Bayle disse a verdade, para este paradoxo he preciso hum homem tão fernetico de liberdade, que não querendo superioridade alguma na terra, passe á impudencia de não querer quem commande no Ceo: e senão póde fazer que este Deos não exista, ou não póde dizer quanto baste para provar esta inexistencia, ao menos se esfórça pela desejar, ou dar a entender que não devia existir! A tanto se chega nestes tempos do Filosofismo para fazer, como dizem os fataes Encyclopedistas, para fazer hum grande serviço á Razão!

### δ. XIV.

O Atheo instruido pelos Filosofos, e pela Natureza se deve envergonhar de seu erro.

Se me tocasse a sorte de instruir hum Atheo, não poderia por certo recorrer ao cap. 13. do divino Livro da Sabedoria; porque quem nega a existencia de Deos não póde dar credito ás vozes do mesmo Deos. A doutrina dos Filosofos deve ser para hum Atheo a authoridade

competetente. Eu julgo Cicero não só o primeiro Orador da Antiguidade antes do Christianismo, mas o primeiro, e o maior de todos os Filosofos: (queira Deos que eu antes da minha morte possa dar em hum livro que componho, que he huma analyse universal das obras deste grande homem, demonstrada esta verdade!) Seja pois Cicero o que instrua Mirabaud, ou Diderot. No Livro 2. da Natureza Divina num. 37, diz assim este prodigio da especie humana: — Se houvessem homens nascidos, e educados debaixo da terra, os quaes tivesse habitado aquelles illustres, e magnificos edificios ornados de emblemas, de pinturas, e de toda aquella magnificencia com que se sonhão bemaventuradas as sombras dos mortos, que sem sahirem á superficie da terra lhes tivesse chegado a fama da existencia de hum Numen; se estes homens, abrindose aquelles tenebrosos claustros, sahissem a pizar a superficie deste globo, certo he que vendo então a amenidade da terra, a extensão dos mares, a belleza dos Ceos, a variedade, e extensão das nuvens, experimentando, e sentindo à

força dos ventos, fitando os olhos no sol, calculando-se a grandeza da massa, o fulgor indefficiente da luz, observando-se a força porque resplende o dia, e se obscurece a noite; contemplando nos Ceos os Astros que em tão distincta ordem os adornão, a luz que com varia proporção de luz ora cresce, ora mingûa, e os outros Planetas, que com perpetuo gyro, e immudavel periodo se movem; na verdade, que a tal espectaculo exclamarei, que ha Deos, e que são obras suas tão extraordinarias, e portentosas maravilhas. = Mas este Atheo que com filosofica extravagancia se empenha em negar a existencia de Deos, como poderia adivinhar a causa do movimento, que conhecemos em nós mesmos, que observamos, e descobrimos espalhado em tantos seres materiaes de que vai cheia a maquina do Mundo? Se este movimento faltasse por hum instante só a Natureza, a que horrores nos veriamos expostos? Tudo se reduziria a hum cáhos, faltarião no Ceo os luminares, extinguir-se-hia a luz em suas fontes; a terra esteril não communicaria a vida aos germens; secar-se-hião as plantas áridas, e infecundas; cahirião os animaes extinctos, e o homem como estupido se tornaria em huma fria maquina. Em hum intervallo de razão, o frenetico Voltaire admira no movimento o ministro universal da Natureza corporea, e em seu Poema magrissimo, e atenuado, sobre a Natureza, com inadevertida ou forçada devoção de seu espirito, exclama que o movimento he hum prodigio tal, que deve obrigar todos os homens a decantar a bondade do Creador. Este mesmo Voltaire, que nada mais he que hum Filosofo da seita dos Cynicos, se lamenta por não encontrar quem dignamente decante esta bondade admiravel do Creador.

Ora eu pergunto, qual será a primeira causa deste movimento tão essencial ao Mundo corporeo? Tem por ventura a materia, por sua faculdade essencial, a propriedade de se mover? Não, certamente; porque se o movimento fosse propriedade essencial da materia, esta materia por si mesma não poderia existir sem movimento; nem nós a poderiamos conceber inerte. Nós conhecemos

os corpos indifferentes ao movimento, e ao repouso. Se algum corpo se move co-nhecemos sempre necessario algum im-pulso exterior que o determina, este im-pulso exterior, que determina a materia ao movimento, não póde ser o primeiro, e original principio de seu movimento se se não deriva de huma causa superior á mesma materia, isto he, de hum principio extrinseco, e immaterial, author, arbitro, e regedor de seus movimentos, e das suas combinações. Fingir o acaso como principio daquelle prodigioso movimento, que communica a ordem, e a fecundidade á Natureza, he o mesmo que delirar. Que cousa he este acaso? Eu desafio toda a Seita encyclopedista a darme huma adequada difinição desta idéa. He huma palavra vazia de sentido. A materia certamente se move, nós o vemos. O movimento não he propriedade essencial da materia, a qual de sua natureza he inerte, logo ha huma causa que communica o movimento: esta cau-sa não póde ser materia, não póde ser corpo, porque nenhum ser inerte póde communicar movimento, nem póde dar

o que não possue, logo o principio do movimento deve ser incorporeo, e immaterial. Mas este principio incorporeo immaterial, que causa o movimento da materia, não póde ser o acaso cego, porque do cego acaso não se póde deduzir a ordo cego acaso não se pode deduzir a ordem, e a perfeição: ordem, e perfeição que admiramos nos innumeraveis corpos de que he composta a grande maquina do Mundo. Estes corpos que se movem guardão em seus movimentos huma direcção admiravel, e constante. O astronomo, o naturalista se espanta quando observa estas leis, e contempla estes periodo admiratorio de contempla estes periodo de contempla este periodo riodos admiraveis nos quaes opéra, e se propaga a Natureza. Logo a causa do movimento não he effeito do acaso; mas nasce de huma livre determinação que nasce de numa nivre determinação que sustem o Universo. Qual será pois o Ser livre, author, e moderador da materia? Qual será a causa da perfeição da grande maquina do Mundo? Certamente deve ser superior á ordem, á belleza, á actividade, á perfeição, á actividade de todos os outros Seres. Se delle como de primeira causa se derivão as proprieda-des de que vão compostos os Seres exis-

tentes, eis o Atheo neste ponto obriga-do a confessar a existencia de Deos. Volva, e revolva quanto quizer suas idéas, não poderá fugir de assignalar a primei-ra causa do movimento; e assignalando esta primeira causa, não póde conceber em sua alma mais que a idéa de hum Ser perfeitissimo, que dá vida aos ou-tros Seres, que nada tem de commum com o Mundo, que he superior, e arbitro das cousas do Mundo: ser incorporeo, eterno, necessario, potentissimo, sapientissimo, e que sendo causa de tu-do não póde ser na sua existencia effeito de nenhuma outra causa. Não poderá o Atheo deixar de conceder-me que estas idéas derivadas da reflexão sobre a Natureza são conformes, e concordão com o dogma catholico apoiado até na razão, que nos diz que da belleza admiravel das creaturas se tira o argumento da grandeza do Creador.

O Ente pensador na terra, ainda que cercado de prodigios que a huma voz, e em toda a parte lhe dão o glorioso testemunho de hum Deos Creador, com tudo pela assiduidade quotidiana com que

se familiarisa com as maravilhas da Natureza, e pelo costume de ver sempre as mesmas cousas, empregando sem re-flexão os sentidos de tal maneira permanece obstupefacto, que de ordinario se torna incapaz de admiração, e indolente até ao ponto de deixar de indagar a causa, e a preciosidade daquellas mesmas cousas que lhe cahem debaixo do exame dos proprios olhos. Tal era a profunda reflexão de Cicero. Mas se este Atheo empenhado das proprias paixões a negar a existencia de Deos reclamasse huma vez só a prostituida razão, e a obrigasse a lançar a vista para tantos portentos, que para sua vantagem, e prazer a cada instante opéra, e produz a Natureza, por certo se veria obrigado a admirar, e a lembrar-se de huma causa de todos aquelles acontecimentos, que não póde deixar de ver em torno de si. E por ventura poderá considerar todos estes prodigios como effeitos de huma casual combinação? Em tal caso será elle obrigado a perguntar-se, qual foi a origem, o mo-tivo primeiro desta combinação? Quando começou seu primeiro effeito? Se elle fosse hum bom Filosofo, saberia usar das leis da mecanica para explicar, e expôr os fenómenos da Natureza já formada, mas estas leis não lhe podem dar huma idéa da formação em si. Esta formação he superior a todas as forças, e a todas as leis do mecanismo, e por huma conclusão necessaria he o Atheo obrigado a admirar hum Artifice infinitamente poderoso, e sabio, o qual com hum magisterio que excede toda a virtude, e toda a lei por nós conhecida em a Natureza formou esta prodigiosa maquina do Universo, e a sujeitou áquelle systema de movimento, e de operação com que maravilhosamente se conserva.

O Filosofo verdadeiro não erra, quando diz que por hum simples acto da vontade do Creador se agitão os Ceos, existe, e roda sobre seus eixos a Terra, quando diz, amestrado pelos oraculos das Escrituras, que Deos creára tudo com sapiencia; que á sua palavra são obesequiosos, e obedientes os seculos; que sendo como he justo o Arquitetor do Universo, tudo ha disposto com justiça, e bondade, e que finalmente se confirma

em sua crença com a linguagem da Natureza, e com os discursos da razão.

## §. XV.

Contradicções d' Helvecio, e de Rousseau sobre a existencia de Deos.

Deos no Universo, diz Helvecio, não introduzio mais que hum unico principio para tudo o que passou, para o que he presente, e deverá ser para o futu-ro, e este principio não he mais que hum necessario desenvolvimento. Disse á materia: Eu te communico a força, e de repente os elementos ficárão sujeitos ás leis do movimento; mas estes elementos incertos; e confusos nos desertos do espaço formárão milhares, e milhares de uniões mostruosas, e produzirão innumeraveis cáhos, até que se constituírão depois em equilibrio, e naquella ordem fysica com que ao presente se suppõe disposto o Universo. Eu aprendo de Hel-vecio, que com effeito existe Deos, e que he este a primeira causa do Univer-so, que delle recebêrão o moto, os elementos immoveis, que por este movi-

mento se operou, e formou a Natureza: mas quanto me assombro de ouvir dizer a Helvecio, que este Deos que pode dar movimento á materia não lhe soube dar lei, e direcção; pasmo de ver como a materia inerte, e indifferente ao movimento, e ao repouso haja devido sugeitar-se a Deos recebendo leis do movimento, e como depois de se haver sugeitado andára errante pelo espaço demorando-se tanto tempo em se organizar como reluctante ao mesmo Deos. Admittir hum Deos que dá lei á Natureza, e depois querer huma Natureza errante, e incerta não he isto huma ridicula contradicção? Para que se finge este homem hum Deos que dá lei á Natureza, e depois imagina huma Natureza, que depois de hum primeiro desenvolvimento continúa a ser errante, acusando de imper-feição, e de impotencia o mesmo Deos que a move? Já que Helvecio não podia negar hum Deos author da força das elementos, proque motivo procura tornar tão tardos os elementos em obedecer áquella força, que lhes foi communicada por aquella primeira causa que elle chama Deos? A arte de confundir sempre foi qualidade propria dos Encyclopedistas. Helvecio queria com taes idéas fazer receber dos homens aquella sua tão venerada opinião de Epicuro, que o Mundo fòra formado depois de infinitos choques, e casuaes ajuntamentos das errantes particulas da materia. Com tudo Helvecio admitte ao menos a Deos author destes choques, e casuaes encontros da materia. Hum homem, que de-pois de haver confessado huma verdade se esfórça pela obscurecer, dá sempre huma prova do estado, e desejo que tem a malicia humana de insultar a razão. Parecerá mais apto para instruir os ostentadores do Atheismo o Author de Emilio: assoalha-se por homem verdadeiro; e se dermos credito a huma sua carta escrita a Beaumont, que parece ser dictada pela modestia, nella leremos as seguintes expressões: = Os meus inimigos procurárão insultar-me com suas costumadas injúrias, porém não me privárão da honra de ser hum homem veridico em todas as cousas, e de ser o unico author que neste seculo, e em mui-

tos outros haja escrito de boa fé. = Ouçamos pois como falla de Deos: = Eucreio, diz elle, que o Mundo he governado por huma vontade poderosa, e sábia; eu o vejo, ou mais depressa eu o sinto, e esta he a unica cousa que me importa saber. = Tudo isto, diz o Doutor de Genebra, depois de ter com muita clareza, e eloquencia demonstrado a existencia de Deos, tanto pelo fenómeno do movimento, como pela maravilhosa disposição do Universo. He verda-de que depois de haver confessado esta vontade sábia, que governa o Universo, accrescenta que pouco lhe importa saber se este Mundo seja eterna, ou creado, ou se seja hum, ou sejão muitos os principios das cousas, e de que natureza se-jão: desta maneira tão sobrio escriptor contradiz a verdade confessada, querendo ser o unico de seu seculo, e de mui-tos outros. Admittir a Deos, e duvidar se o Mundo seja eterno; confessar a exis-tencia de Deos, e duvidar se sejão hum ou muitos os principios das cousas, significa o mesmo que dizer, e contradizer, provar, e negar ao mesmo tempo. Eis-aqui o valor que se póde dar á sua înculcada veracidade. E devem ser estes os mestres do Mundo? Podem-se louvar os talentos deste Escriptor, mas deve-se temer muito mais sua peçonha, e malicia. Este homem com toda a sua eloquencia vendeo suas opiniões aos ignorantes, escondeo suas contradicções aos apaixonados, e dedicou sua Filosofia aos viciosos.

## §. XVI.

A idéa de Deos não póde ser o resultado das preoccupações da educação.

Eu não quero dirigir a impuras fontes os adeptos da moderna Filosofia, seu espirito facilmente se confunde. Admirão em alguns livros o que não entendem, ou não entendem o que mostrão admirar em alguns livros. O livro mais douto que podem ler he o Mundo. O sentimento unanime de todos os póvos, para quem quer ser Filosofo, deve obter o merito, e a precedencia da verdade. Ora todos os póvos do Mundo tiverão alguma idéa de Deos. Toda a nação

que se unio em sociedade reconheceo sempre huma Divindade ainda que concebida de diversas maneiras. He inutil a objecção que se tira das relações de alguns viajantes, que dizem haver encontrado póvos verdadeiramente Atheos: mas estes viajantes, passando pelos paizes do Mundo com aquella sua costumada rapidez, não conhecião (como acontece) nem os costumes, nem a lingua-gem daquelles póvos, que reputavão Atheos so porque entre elles não descobrião symbolo algum de Divindade. Mas he sabido já que outros viajantes mais observadores, e menos rapidos, achárão entre aquelles póvos a idéa da Religião, e de hum Ser Divino difinido de hum modo admiravel. Com effeito assim aconteceo pelo que pertence a Otaiti: os primeiros Inglezes que aportárão nesta Ilha não descobrirão idéa alguma de Religião; mas os que tornárão depois reco-nhecêrão huma figura de dous Genios, hum delles chamado o principio bom, outro o principio máo; e no meio des-tes dous Genios observárão a figura de hum circulo, que encerrava em si o sym-

bolo por elles dito o pai dos dous Genios a quem chamavão Icoa: e perguntando-se-lhe a razão, porque o não representavão em huma figura, respondêrão que se não podia difinir. A idéa de Deos he commum a todos os homens do Mundo, esta crença tem sido geral ape-zar da diversidade dos climas dos costumes, e dos habitos, e até das differentes opiniões, que reinão entre diversos, e distantes póvos, e por isto vemos que he a mesma Natureza quem dicta aos homens a idéa da Divindade, e que para a inspirar basta unicamente a luz da reflexão humana. Quem chega a profe-rir esta proposição — Não ha Deos está frenetico, não usa da reflexão, não escuta a linguagem da Natureza ouvida até pelos póvos mais barbaros do Universo.

Talvez, dizem alguns Encyclopedis-tas, talvez que a idéa de Deos seja em os homens, não hum effeito da Natureza, mas huma das preoccupações da educação? Tal he a linguagem dos Sofismas do tempo! Mas eu respondo, que neste ponto não se póde achar a educa-

cão em todos uniforme, como não he uniforme em todos os outros pontos: e acrescento que a Natureza humana foi sempre a mesma em todos os tempos, em todos os lugaras; e por isto a crença de Deos existio em todos os seculos, como ainda hoje existe em todos os climas, e entre póvos diversissimos em costumes. Este dogma não tem passado de huns póvos a outros póvos, de huma nação a outra, porque se encontra sempre uniforme, sempre o mesmo, ainda em póvos, que nunca tiverão entre si a minima relação. Ora, se o juizo concorde de muitos homens sobre hum determinado ponto não he hum sinal de verdade, que cutro sinal poderemos nós ter para distinguir a evidencia da opinião? Mas que motivo empenha tanto estes sabios Maconicos em o Atheismo? Unicamente hum interesse de paixão. Querem que não baja Deos para livrarem o homem dos remorsos, para o habilitarem a obrar conforme seus caprichos sem temor. Mas a desgraça dos Atheos he terem por contrario o sentimento de todos os homens; porque todos os homens havendo sem pre

crido a existencia de huma Divindade, offerecem hum argumento invenci-vel quando confessão, e conhecem que ha Deos pelo sentimento, ou pressenti-mento da Natureza. Nem se póde dizer, que as paixões dos homens inventassem este dogma, porque então seria preciso dizer que os homens por suas paixões tinhão ideado hum dogma, que reprime as mesmas paixões. He verdade que os póvos se hão fingido Divindades, e que tem errado em estranhos ritos de superstição servindo as proprias paixões: mas o mesmo Polyteismo era, e he huma sincera confissão do intimo sentimento dos póvos sobre a existencia da Divindade; e ainda que errassem tanto, e fossem tão vários em a difinir, por isso mesmo eu posso dizer que a noção de hum Deos passou sempre atravez das sombras da Idolatria. Basta que vejamos este principio admittido pelo sentimento da Natureza, que o Mundo tem necessaria-mente hum author de sua existencia, hum Arbitro, e Moderador soberano; e se os homens o não tem sabido difinir promptamente, isto mesmo he huma prova de sua incomprehensibilidade.

### δ. XVII.

Se se tirasse a idéa do Deos, o homem ficaria sem estimulo para a virtude, e a sociedade se encheria de desgraçados, e inundaria de desordens.

Seja-me licito entrar em exame com hum Atheo, interrogando-o sobre o sentimento da propria consciencia. Eu posso assim apostrofar Vanini, ou Diderot. Dize-me, se acaso tens tranquilla a razão, e em equilibrio as paixões, dize-me, não sentes em ti mesmo ou gosto, ou estimação da virtude? Se és capaz de fazer bem alguma vez aos teus semelhantes á custa da tua propria utilidade, e de teu particular interesse, não te aplaude a tua mesma consciencia? E se te acontece fazeres-lhes mal, ainda que deste mal te resulte algum bem, não sentes esta mesma consciencia, que como severa te condemna? Não experimentas o castigo que te dá esta consciencia em o pungente remorso? Ora dize-me, pódes crer que esta disposição seja hum effeito da materia? Quem te inspira, ou

quem imprimio em tua alma tão bello dictame? Se Deos não he seu author, tu não poderás comprehender como se haja em ti produzido. Adverte que este sentimento tem huma grande força de lei sobre o homem assisado, e he preciso que experimente huma extrema violen-cia se o quizer suprimir. Subsiste sem-pre em nós, máo grado nossas paixões. Despoja-te, se pódes, de hum tal sentimento, ver-te-has abandonado ao simples instincto como são os brutos. Miseravel sociedade, se abundasse em taes homens! Não teria mais que cobardes egoistas, que considerassem seus seme-lhantes como Seres de quem devião tirar o melhor partido possivel por meio de huma impenetravel hypocrisia. Tal sociedade infestada de egoistas que hou-vessem renunciado a esta lei da consciencia, não poderia em caso algum subsistir; o Atheo tiraria partido de todos sem ser util a nenhum. O modesto, o inerme, o virtuoso gemerião debaixo da feroz indiscrição do que tem força de fazer emmudecer este brado interno. Suppõe-te em hum momento de não sentires

satisfação alguma em fazer bem aos ou-tros, ou de não experimentares o mais leve remorso em lhe causar damno, que pódes esperar, e merecer da Sociedade? De que empreza te julgas capaz? Que beneficio ou que serviço poderás fazer á Patria? Se te escondes, és hum hypocrita; se te descobres, e manifestas, és hum deshumano: quem te conhece, te considera como hum monstro; quem te estima, engana-se; quem te ama, he trahido; quem te teme, tem razão: teu mesmo sentimento te convence destas verdades. Qualquer homem que pensasse como tu pensas, seria para ti hum objecto de desconfiança, e de terror. Que cousa seria huma sociedade de homens que não obedecesse áquella sapientissima lei da consciencia, dictada immedia-tamente pelo Creador? Considera como serião infelizes os homens condemnados a viver com taes homens! Pasma, e aprende de huma vez o ser grato ao Author de tua existencia. Elle te deo huma consciencia, isto he, huma lei interior, que te prescreve o bem moral, isto he, a virtude, que te véda o mal moral, que

vem a ser o vicio, e o crime. Esta tão sábia lei não póde por certo ser produzida pelo acaso; tu és devedor della unicamente a Deos. Esta lei une os homens em sociedade, fórma a base de sua segurança, e ventura. Por esta lei interior és defendido dos outros, e os outros vivem seguros de ti. Tira a idéa da existencia. de Deos, de Deos legislador, remunerador, e vingador, e verás que o sentimento da virtude não governa. Verás o homem hypocrita, que só faz bem aos outros quando espera recompensa, ou aplauso, e que deixa de lhes fazer mal quando teme, ou deshonra, ou vingança. Se este homem não he dominado nem de esperança nem de temor, será tenaz em suas vantagens sem curar dos outros, será ladrão, e oppressor; se o ocio o invadir, ou se a ferocidade o dominar. Dirás que sem o temor ou a esperança que a idéa de Deos lhe desperta na alma, excluida a hypothese de alcançar dos homens recompensa pela virtude, e vingança, ou castigo pelo vicio, este homem poderá ser virtuoso unicamente pela interna satisfação da virtude. Mas onde se

virão jámais homens desta tempera? Sabemos por experiencia que os máos no Mundo formão o maior número, e que de ordinario a virtude he desprezada, perseguida, e aviltada. Confesso que seria hum grande Filosofo aquelle, que sem nenhum interesse quizesse ser virtuoso só pela satisfação de o ser, e pela recompensa do interno testemunho da consciencia; porém tambem confesso que he mui difficil encontrar Filosofos deste caracter. Este Filosofo seria para mim hum objecto de compaixão; vello envol-to em sua virtude, mas escarnecido, e oppresso, sem conforto, porque não quer levantar aos Ceos seus gemidos, porque não crê que Deos o veja, e que Deos exista! Que tristissimo objecto! Abandonado dos homens que lhe são ingratos, destituido da idéa de Deos, que pa-ra elle não existe, angustiado por internas amarguras, que não tem nem remedio, nem reparo; eis-aqui, digo eu, o verdadeiro retrato da desesperação. Ver-se-ha obrigado este infeliz a aborrecer. e detestar sua propria existencia, e será para elle o suicidio o ultimo recurso.

Eis-aqui a condição de hum Atheo victima de huma virtude caprichosa, austera, e ideal. Infeliz sociedade humana, se fôra animada de tão horrendos systemas! A virtude he do interesse de todo o genero humano, e a idéa de Deos he a unica que a faz nascer, e que a desenvolve no coração do homem. Deos estampou no coração humano as leis fundamentaes da virtude. A remuneração, e a vingança são motivos potentissimos para tornarem o homem virtuoso. Tire-se a idéa de Deos, desvanece-se a virtude, perde o genero humano seu interesse, e a sociedade se arruina. Sei por experiencia que o Atheismo he commum a homens depravados pelo orgulho, e sensualidade. O Atheismo realizou, e consumou a ruina dos estados, e de mui longe lha preparou.

# δ. XVIII.

Confessa o Filosofismo a existencia de Deos, mas nega-lhe a Providencia, para permanecer livre em suas desordens.

Quando o Atheo se sente, a seu pezar, convencido da existencia de Deos, espanta-se com esta para elle importuna verdade, e não póde achar outro recurso para suprimir seus remorsos, e dar huma nova energia á sua decantada liberdade, mais que fingir-se hum Deos indoporoso, e indolente, ou quando muito Regedor da Natureza, mas não Juiz das accões humanas, e indifferente a respeito da conducta dos mortaes, generoso sem exigir servidão, e muito grande sem prétender adorações. Envolto nesta caliginosa nuvem de erros busca o Atheo convencido subtrahir-se á vista deste Deos . e isentarise aos golpes vingadores de sua Justica. Mas a pezar de suas quiméras, lo Incredulo se vê obrigado não só a confessar hum Deos existente, mas a sentir los effeitos desta necessaria exis-

tencia. Quer o Incredulo os Deoses ociosos de Epicuro, a alma do Mundo dos Estoicos, a substancia extensa, e pen-sante, ou intelligente, a quem o profun-do Espinosa chama Deos. Quereria submetter-se, sugeitar-se a estas Divindades. Indisposto a abraçar a virtude, que lhe dá a esperança da recompensa, sempre prompto para o vicio, que lhe causa remorso, e lhe faz temer o castigo, quereria que Deos não existisse, mas devendo existir deseja ao menos que fos-se tal, que não podesse delle esperar nem recompensa, nem castigo. Mas a Natureza, a razão, e a evidencia concorrem para a demonstração de huma verdade, que vem a ser consecutiva á idéa de hum Deos author, e senhor da Natureza, e que he como o resultado daquelles attributos, que competem a este Ser perfeitissimo: a sua Providencia, Providencia sem cuja ordem não se move nem huma só folha de arvore, nem brota huma só flor no prado, nem vive hum só insecto, ou náda hum peixe na vastissima ex-tensão dos mares. Providencia de cujos acenos pende a calma, e a tempestade; a cujo governo estão sugeitos os thronos, e as choupanas; a cujo imperio obedecem os Ceos, e a terra. Providencia a cujos olhos nada se esconde, pois tudo vê; a cujas mãos nada he impossivel, pois tudo opéra; a cuja mente nada he impenetra-

vel, pois tudo entende.

Se he huma verdade conspicua, e luminosa a existencia de Deos creador do Mundo, seria huma enorme inconsequencia não admittir huma Providencia, que governe, e dirija o mesmo Mundo, porque assim como sua infinita grandeza em nada se degradou creando-o, não he cousa indigna de hum Deos conservar a mesma obra a quem déra o ser. Bastou hum acto de sua vontade para dar existencia ao que a não tinha, e não tem necessidade de maior esforço para manter, e conservar tudo na mesma ordem em que o estabelecêra. As mesmas razões, que provão a necessidade de huma primeira causa, provão igualmente que sua primeira acção ainda subsiste. Se foi necessario hum Ser intelligente para imprimir o movimento a esta maquina do Universo, he tambem necessario este Ser

intelligente para a conservar. Todos os Seres são contingentes, nem tem podido começar a existencia senão por hum acto de livre vontade do Creador, e perseverão igualmente em virtude desta mesma vontade. Todo o Mundo depende do mesmo poder que lhe deo a existencia: logo Deos conserva com sua plena liberdade os Seres, que livremente tirára do seio do nada: esta conservação he acção da sua Providencia, e quem não sente, e não vê esta acção perseverante, e maravilhosa na constancia da ordem do Universo? Todos os corpos estão sugeitos ás mesmas leis geraes do movimento; todas as especies dos Seres são sempre invariaveis; todos os individuos de huma mesma especie são sempre formados sobre hum mesmo modêllo; todos conservão o mesmo instincto, o mesmo espirito, as mesmas propensões, as mesmas necessidades. Nenhuma cousa se altera, ou se decompõe no curso da Natureza. A ordem fysica, a ordem moral subsistem desde o momento da creação: logo huma unica, e constante intelligencia he a que formou hum tão vasto complexo de cousas, e que preside á sua conservação.

## §. XIX.

A conservação da ordem fysica he o grande argumento da Providencia.

A perpetua successão das gerações regulares nos Seres viventes em sua indefinita variedade, identidade de especie. e uniformidade dos individuos de huma mesma especie, nos dão o mais forte, e luminoso argumento da Providencia. Qualquer que seja o systema que o estudioso Naturalista abrace sobre a maneira com que se faz huma tal reproducção, he para elle hum contínuo prodigio, qualquer que seja o aspecto em que a considere. Eu não disputarei se todos os germens forão creados animaes, e incluidos no primeiro individuo de cada especie, ou se Deos cria successivamente estes germens, e o anima quando lhes dá a existencia; priscindo de tão curiosas questões: basta-me admirar aquella Providencia omnipotente, que conserva a virtude productora concedida aos Seres

viventes, virtude que se não estanca, não se muda, não se desvia jámais de seu modêllo, ou archetypo, que em sua primeira origem lhe delineára o Creador. Se tudo quanto acontece no Universo fosse dirigido por fortuitos encontros ou concorrencias, e abandonado ao acaso, seria com effeito impossivel que houvesse durado, e permanecido por seis mil annos, nem estariamos certos de sua duração ulterior por mais alguns momentos. Nada poderia ser constante, e duradouro em a progressão de huma maquina cujos elementos existissem em opposição contínua. Sei que os Encyclopedistas se oppõem a esta minha proposição, que reduz a seis mil annos a duração do Mundo desde a época da criação. Estes Encyclopedistas para derramar dúvidas, e obscuridade sobre o primei-ro livro do Mundo, sonhárão huma preexistencia do Universo, que combate a época de Moysés. Porém en peço a estes genios tão vastos, e erudictos que produzão hum monumento, que não só anteceda a época de Moysés, mas que com ella possa datar. Dos monumentos

que extrahimos do Pentateuco conhecemos as primeiras populações dos paizes, o estabelecimento das nações, o nasci-mento das artes, a origem dos costu-mes, da disciplina militar, da Policia, e da Religião. Com estes monumentos achamos sempre firme, e universal a tra-dição de hum primeiro homem de quem se deriva toda a especie humana. Lucrecio, o Atomista Lucrecio, provocava ha dezenove seculos os seus adversarios a lhe provarem como podesse o Mundo subsistir sem ter huma origem. Se o Ceo, e a Terra existírão sempre, porque nos falta a Historia? Como he possivel que os Poetas não hajão contado a mais pequena cousa além da guerra de Troia, ou da expedição de Thebas? Tenho lido as ridiculas antiguidades dos Chins postas em campo para obscurecer a Chro-nologia de Moysés. O célebre *De Pra*des fez a collecção destas venerandas antigalhas, escritas em hum idioma, em huns caracteres que elle, e outros eruditos confessão não entender. Publicouse huma famosa These, que continha estas duas proposições: - que De Prades não sabia a Historia da China, e que quando a soubesse, della não poderia tirar partido algum para obscurecer, e destruir a Chronologia Musayca. Wiston, e com especialidade o incredulo Freret, muito versado na Historia, e idioma Chinez, além disto mui erudito Astronomo, provão os palmares erros que se encontrão naquellas suppostas antiguidades a respeito dos eclipses, e outras conjuncções celestes notadas em seus Annaes: além disto dizem que esta des-medida extensão de annos descuberta nos mesmos Annaes, he totalmente imaginaria, não sendo mais que o resultado de periodos Astronomicos inventados pa-ra determinar a conjuncção dos Planetas em certas constellações. O mesmo Freret, versadissimo nesta parte de erudição, mostra com evidencia em suas memorias apresentadas á Academia de París, que havendo sido os fundadores daquella Mo-narquia Yao, e Chuna, os reinados des-tes dous Soberanos acabárão mil novecentos e noventa e hum annos antes da Era Christã. Ora neste principio não só não excedem, mas nem chegão a igua-

lar as épocas da creação, e do Diluvio indicadas por Moysés. O famoso Couplet, na Prefação da Taboa Chronologica da Monarquia dos Chins, affirma que aquelle povo assignala a creação do Ceo, e da Terra, do homem, e da mulher em certos, e indicados tempos conhecidos. Esta historia he envolta em fabulosas sombras, atravez das quaes rompe algum raio de verdade, que offerece huma pro-va de tersido tecida com as luzes, e conhecimento do Genesis, o que sempre ou mais ou menos se vio apparecer no corpo das tradições, ou historias fabulosas dos outros póvos. Nenhum erudito contestou até agora esta observação: só os renovadores destes nossos dias, que ignorando as antigas objecções as reproduzirão, e as pozerão em campo como hum novo descobrimento. Bastava para lhes tributarem homenagens, e lhes darem valor, que com ellas podessem obscurecer, ou pôr em dúvida aquelle unico livro, que sendo o primeiro do Mundo, e o Codice da Religião. subministra ao homem de sizo hum triunfal monumento da Divindade da Religião, e forma por si só, e para todos os seculos o mais precioso testemunho de sua propria Divindade, e hum visivel sinal daquella Providencia que se interessa em aproximar, e avisinhar o homem a Deos, e em fazer chegar ao conhecimento desta nobre, racionavel, e excelsa creatura os decretos, e os arcanos da Divindade.

Mas eu vejo que me engolfei em huma extemporanea digressão: o meu intento era expôr as provas da Providencia, primeiro effeito dos atributos de Deos, expuz como argumento principal a nunca interrompida lei da Natureza na virtude productora dos Seres em sua par-ticular especie. Ha seis mil annos que se conhece a existencia do Universo, e temos visto a Natureza sugeita a huma lei impreterivel, que assim como não póde ser impressa senão por huma primeira causa intelligente, não póde ser successivamente conservada senão pela mesma primeira causa. Procurei pois não deixar fugir a calumniosa opposição, que á época da creação do Mundo tem feito os Encyclopedistas.

# δ. XX.

Se Deos conserva a ordem fysica, he indubitavel que vigie sobre a ordem moral.

Se Deos, como vimos, conserva o Mundo na ordem fysica, porque duvidaremos admittir como consequencia desta operação a conservação da ordem mo-ral? Se a sua Providencia se emprega em reger a materia inerte, e indifferente, não deixará de dirigir os Seres animaes, e livres. O homem tem o espirito dotado de intelligencia, de actividade, e de liberdade: para conduzir este homem não são precisas causas fysicas, qué forçosamente o conduzão sem partecipação, e sem conhecimento; bastão motivos que persuadão a razão, bastão as leis moraes. O homem sente dentro em si mesmo estas leis. Ama a verdade, compraz-se da virtude, e aborrece o vicio. Se Deos pelo que respeita á materia he author das leis fysicas, que a movem, e a tornão fecunda, e productora, he a respeito do homem author das leis mo-

raes, pelas quaes póde operar segundo sua livre escolha, e por isto mesmo Deos vigia sobre a conservação, e applicação destas leis, assim como vigia sobre as leis fysicas do Universo. Affirmar que ha huma Providencia na ordem moral, he o mesmo que affirmar que Deos conhece as nossas acções, que as tem em conta, que nos impõe, que nos intíma deveres, e que a elles nos obriga por meio das penas, e dos premios. Se Deos não he indifferente a respeito dos Seres animaes, muito menos o será a respeito dos Entes racionaes. Se Deos não he indifferente sobre o estado moral do homem, isto he, sobre suas acções, a quem tem prescripto, e intimado huma lei, não lhe será por certo indifferente que este homem abrace, observe, despreze, ou quebrante esta lei, abençoe, ou blasfeme seu Creador, faça bem a seu semelhante, ou lhe dè a morte, conserve ou destrua sua existencia.

Se interrogardes a Revelação, ella vos dirá, que Deos considera nosso passos, que descobre os movimentos de nosso coração, os conselhos, e os mais intimos affectos de nossa alma, que tem constituidos em suas mãos nossos destinos. A mesma Revelação vos dirá, que Deos deixa ás disputas do homem curioso as vicissitudes do Mundo, que escarnece os soberbos designios, ou intentos dos mortaes, que despreza os conselhos dos Principes, que move como lhe apraz o coração dos Reinantes. Por isto vemos que as idéas sobrenaturaes não existem em contradicção com as idéas naturaes.

# δ. XXI.

Todas as Nações conhecérão huma Providencia Divina, e d'aqui nascérão todas as primeiras idéas de Religião que ligárão os póvos.

O dogma da Providencia foi sempre como hum artigo de Fé para todo o genero humano, e d'aqui vem a Religião natural. Em todos os lugares, em todos os tempos os homens tributárão de diversas maneiras alguma adoração á Divindade: sinal que todos os homens tiverão sempre confiança no poder, e na attenção vigilante do Creador. E não he hu-

ma verdade demonstrada pela experiencia, que sentimos em nós hum natural instincto de levantar os olhos ao Ceo em nossas necessidades, e em nossas angustias? O mesmo insensato, que com suas blasfemias contradiz, e insulta a Providencia quando se vê ferido, e oppresso do mal, invoca inadvertidamente aquelle mesmo Deos, que não quer conhecer. Este he o testemunho de huma alma naturalmente Christã. A Filosofia do tempo não se esquece jámais de assoalhar, que procura tornar o homem feliz; mas sempre em contradicção comsigo mesma, com o pretexto de o purgar de preoccupações, o despoja do sentimento commum, afugenta-lhe todo o conforto, anniquila-lhe toda a consolação, tirando-lhe a idéa da Religião. Que ha de dizer para seu conforto o homem afflicto, que oppresso da má fortuna, envolto em desgraças, vê que se desvanecem todos os seus projectos, e que da mais prospera condição se vê repentinamente sepultado no abysmo do infortunio? Este homem terá de culpar o Fado, se se tirar, e se for tolerante deverá dobrar a cerviz de-

baixo das imperiosas leis do alto Destino. Mas que cousa he este Fado, que desconcerta, e transtorna os designios dos homens? Que cousa he este alto Destino a quem o homem sabio se conforma? Que recursos póde tirar de sua virtude, virtude sem confiança, sem galardão, e sem esteio? Fazer conceber ao homem a idéa de hum Deos sem Providencia, que não cura do homem. que não entende, que não preside ás vicissitudes humanas, he o mesmo que propôr hum Deos sem amor, sem benevolencia, e sem justica. Se assim fosse, não seria Deos, e sua existencia seria para nós cousa indifferente. Com que titulo lhe consagraria o homem suas adorações? A Providencia he hum objecto de consolação para os bons, he a causa de terror para os máos, he a base da virtude para o homem de razão. O homem virtuoso que conhece que Deos preside aos acontecimentos humanos lhe he grato, quando são prosperos, e se reconhece culpado, quando os sente adversos. Sente no primeiro caso amor, e conformidade no segundo. O scelerado que o crê legislador, e vingador se horroriza

com o pensamento do delicto, que intenta commetter, e treme com a amarga lembrança de o haver commettido. O sabio que considera huma lei esculpi-da em seu coração pelo author de sua existencia, se considera responsavel por sua observancia, ou infracção. O amor da verdade, o prazer da virtude a que se sente inclinado, lhe servem de estimulo para não contradizer os clamores de ambas. Por isto devemos dizer, que o dogma da Providencia he o vinculo da sociedade. Com esta Providencia são felizes os bons, tremem os máos, e se conserva a virtude: logo, o incredulo he inimigo da sociedade, porque he natural-mente inimigo do mais suave vinculo que a sustenta, e dos bens fundamentaes que a conservão. Se se adoptassem as suas maximas, teriamos huma sociedade de homens indifferentes para o bem, e sem freio que os suspendesse. Teriamos ho-mens infelizes nas desventuras, vingativos nos ultrages, tristissimos nas miserias, desesperados na oppressão, temerarios na injustiça, francos no delicto, inperturbaveis quando se lhes apresentasse a occasião de commetter o crime, e de abraçar o mal. Estes homens considerarião as leis como freios da ferocidade, e não como moderadoras da ordem. O medo do castigo lhes faria observar as leis, nunca a razão os sugeitaria a seu jugo: em huma palavra, o homem com estas maximas seria irreligioso, irracional, e não melhor que os brutos. Miseravel sociedade, se fosse infestada destes Filosofos!

A Revelação descobrindo ao homem esta verdade, que se elle existe, vive, e se move, o deve á Providencia, e ao amor daquelle Deos, que o sustenta, sente em si huma razão de confiança. Se Deos me conduz, e rege, se Deos me sustenta, nada me faltará. O miseravel confrontando-se com aquelle que julga ditoso, não desanima, nem sente atearse-lhe o furor no peito, quando se lhe apresenta o grande, e diz em seu coração: se eu sei que Deos dirige os homens na terra, e governa os póvos com equidade, que são iguaes obras da sua mão o pequeno, e o grande, terá de ambos o mesmo cuidado.

#### §. XXII.

Muitos concedem a existencia de Deos, mas desprezão a Religião com que se adora o mesmo Deos, julgando-a ediada pela política, e não inspirada pela Natureza.

Admittir hum Deos que dá o Ser, e a lei ao Universo, que com o seu poder o sustenta, com sua sapiencia o dirige, que vigia sobre os acontecimentos humanos, e depois não amar, nem adorar este Deos, seria o mais louco de todos os erros, e mais clara, e manifesta contradicção em que poderia cahir a razão humana. A Religião nasce da Natureza, Deos a imprimio no coração do homem, e lhe depositou as provas em o sentimen-to, Deos a identificou com a mesma humanidade. Todos, sem terem necessidade de grande apparato de sciencia, sentem, como por instincto, que ha hum Deos Creador, e conservador de todas as cousas; o homem, levado desta invencivel inclinação, o invoca como seu pai, seu juiz, seu bemfeitor, e lhe attribue

a eternidade, o poder, a bondade, a sa-pientia, e a justiça. Eis-aqui as idéas primitivas da Religião nascidas da necessaria relação entre Deos, e o homem, e dictadas pelo mesmo instincto da Natureza. En não posso deixar de considerar a Deos como pai, e como causa primeira, e original da minha ventura; a Natureza que me inspira o reconhecimento aos beneficios que recebo, não me dei-xará ser insensivel a respeito de Deos. Sinto a todos os instantes a necessidade de sua Providencia, e a todos os instantes experimento seus effeitos; eis a fonte donde nasce em mim o amor, e a confiança. A consciencia m'o propõe como author de huma lei que sinto em mim mesmo, a consciencia m'o faz temer como Juiz. A virtude, que eu vejo tão oppressa no Mundo, envia aos Ceos seus gemidos por natural instincto, e implora deste incorruptivel remunerador o ressarcimento, e a recompensa. De taes idéas da Divindade, que o homem naturalmente nutre, nascem o respeito, o amor, o reconhecimento, e a confiança. Esta he a Religião natural; quem não prova, e

experimenta taes sentimentos, he inhumano, e irracional. E não será digno do homem, e não será justo o documento da Fé que lhe manda amar seu Deos, adorallo, e servillo com os pensamentos, e desejos de toda a sua alma, com os affectos de seu coração, e com todas as suas obras? Deos tem cuidado dos que o amão, e os defende; pelo contrario serão aviltados, e jazerão em hum estado de morte aquelles que o não amão. Póde acontecer algumas vezes que sejão magnificados entre os homens os inimigos de Deos; que viva seu nome registrado nos annaes da Terra: mas sua grandeza será huma abominação aos olhos do Immortal.

#### δ. XXIII.

O dictame da Natureza inspira a Religião, he inhumano aquelle que o regeita.

Disse que quem não conserva no coração sentimentos de Religião he inhumano, porque se oppõe ao direito natural. Segundo a sã Filosofia, o direito na-

tural resulta de tudo aquillo que he conforme á vontade geral de todos os homens: e houve por ventura vontade mais geral em todos os homens, em todos os tempos, em toda a parte da Terra do que a vontade de dar hum culto ao Author da Natureza. Eu não o provarei com a inutil exposição do sentimento de todas as Nações donde resulta, e se faz escutar huma clara voz da Natureza: repetirei hum eximio testemunho de Plutarco, que disputava contra hum Filosofo Epicureo. Se tu, diz elle, correres a Terra, acharás talvez cidades sem muralhas, sem letras, sem Rei, sem riquezas, sem theatros, sem escólas: mas huma cidade sem Templo, e sem Deos, que não usa de preces, juramentos, oraculos, que não offereça holocaustos para alcançar beneficios, e remover desgraças; eis-aqui o que ninguem achou até agora nem achará. Julgo que he mais facil levantar-se huma cidade sem terreno em que se edifique, que existir huma cidade sem a persuasão da existencia de Deos. - Basta o testemunho deste assisado Historiador, e Filosofo, para podermos dizer que o instincto da Natureza sugere a idéa da Religião, e que discorre sempre contra os dictames

da Natureza quem a nega.

Mas a Natureza, diz hum Encyclo-pedista he igual em todos os Seres; se a Nutureza inspira o sentimento de Religião, tambem o devemos divisar nos brutos: por isto devemos concluir que a Religião he hum erro, e que os brutos são os Seres mais ditosos que os homens. Sim, lhe torno eu, por isso mesmo que a Natureza não deo o menor indicio do sentimento de Religião em animal bru-to, seja qual for a sua especie, devemos concluir que a Religião he hum caracter-distinctivo do homem, huma proprieda-de da razão, hum effeito da intelligencia, pois se não póde conceder aos bru-tos nem razão, nem intelligencia. Esta objecção serve para provar a excellencia do homem, e o mecanismo dos animaes. A Revelação ensina que he priva-tiva do homem a capacidade de conhecer a Deos. Todas as creaturas tiverão existencia para servir o homem, tudo se sugeitou ao poder deste nobre habitador

da terra: quantos animaes vivem em sua superficie, quantos se agitão na região dos ares, quantos correm o fluido elemento, todos forão creados para serviço do homem. O Altissimo dirige sua voz a este homem, e o ameaça, quando para servir suas paixões se avilta até á condição dos brutos, que não tem entendimento nem razão.

### §. XXIV.

Se a Religião fosse hum invento da Politica, como querem os Encyclopedistas, ainda nesta hypothese serião inimigos da Sociedade.

da Natureza) deriva toda a moral, e toda Religião de hum projecto de Politica. Neste famoso livro os homens são difinidos Entes infelizes, ignorantes, e avezados a tremer, amoldados ao genio, e caracter das Divindades, e que por huma louca credulidade recebem; é acreditão aquellas que o Fanatismo, é a Impostura lhe annuncião. Com estas expressões quer dar a entender que a Religião he huma quiméra. A' vista disto he preciso degradar todo o genero hu-mano; porque só se póde dizer que ac-ceita a Religião por ignorancia, e por fraqueza. Isto he o mesmo que dizer que o Author do Systema da Natureza só teve luzes, e talentos, e que estes faltárão a toda a especie humana, e que elle só sabe mais que todas as Nações do Mundo; eu poderia fazer este Dilema: — Ou Diderot só conhece a verdade, ou todos os homens existem no erro. Ou se todos os homens, com igual sentimento, não se podião enganar, então só Diderot se engana. — No mesmo livro aprendem os Filosofantes, que a Religião em algum sentido se deve chamar necessaria. Em huma sociedade civilizada, e estabelecida se multiplicão sempre as necessidades, e se oppoem entre si os interesses: neste caso são os homens obrigados a re-correr a governos, a leis, e a cultos pu-blicos, e systemas de Religião, unicamente para manter a concordia: eis-aqui o meio porque a moral, e a politica se achão unidas á Religião. — Eis-aqui como do mesmo centro do erro transluz al-

gumas vezes a verdade. Do mesmo Systema da Natureza se collige que para a concordia da sociedade he necessario hum culto público, hum systema uniforme de Religião. Serão pois inimigos da concordia da sociedade todos aquelles, que tolerando-a não admittem hum exercicio público, abolindo aquelle systema uniforme; que tanto interessa a união dos espiritos, e a unidade do principio de que depende a concordia da sociedade humana. Se eu admitto esta doutrina, ainda tiro outra consequencia em favor da Religião. Se a voz da necessidade pública, o concerto dos interesses particulares em huma sociedade exigem huma Religião como hum recurso de que os homens lancem mão para sua tranquilli-dade, e segurança, deste principio concluo que o imperio da natureza humana quer huma Religião, e que a Religião he indispensavel, porque se descobre fundada sobre os mesmos interresses do homem. Assim como o homem não póde despojar-se do sentimento de suas necessidades, assim tambem não se póde alienar do homem o sentimento da Religião.

Logo huma sociedade sem Religião não póde subsistir. A consequencia he clara, e he igualmente claro, que quem he inimigo da Religião he opposto, e contrario ao bem do homem, e he inimigo dos interesses da sociedade. O espirito, ou intenção desta Religião vem a ser, que o homem se persuada, e creia que existe debaixo do dominio de hum Deos, que ande sempre em sua presença, que o julgue testemunha, e Juiz de suas proprias acções. He da intenção desta Religião, que se obedeça ás Potestades terrenas como se obedece a Deos, e que se obedeça não com hypocrisia por tese obedeça nao com nypocrisia por te-mor, mas como filho por consciencia. He da intensão desta Religião que todos prestem a seus semelhantes quanto se lhes deve, honra, soccorro, e benevo-lencia: que se tema a Deos, que se te-ma o Rei, que se honre a Deos, e que se honrem os Reinantes.

#### XXV.

He hum pensamento louco crer que a Religião nasce do temor.

De outras armas se valem os Encyclopedistas para desacreditarem a origem da Religião. Ensinão aos simplices, que sendo o homem por natureza tímido, e ignorante dos fenómenos que observa em o quadro do Universo, vendo lampejar, e serpear os raios pelos ares, ao primeiro estrepito dos trovões, invocou aquella causa incognita que o ameaçava. Nos fragmentos de Petronio, adulador de Nero, lerão primeiro os adentos do Filosofismo esta tão preconizada idéa: - O temor foi a primeira causa que introduzio no Mundo os Numes, quando os homens virão que dos altos Ceos se precipitavão os raios. - Primeiro que Petronio, o havia dito Lucrecio: - Que a ignorancia das causas obrigára os homens a submetter o Mundo ao Imperio dos Numes, e attribuir a hum Deos aquellas obras cu-ja primeira causa se ignora. — Não posso comprehender de que maneira seja entre os homens o temor, a origem, e fon-te da Religião! Pelo contrario eu estou persuadido que he a Religião quem sa-biamente torna os homens timoratos. Hum homem Religioso teme hum Deos vingador, logo não seria do interesse das paixões idear-se hum Deos Supremo que castiga os excessos. Parece-me que o temor deveria ser a fonte da impiedade. Os viciosos, empenhando-se em concul-car todas as leis da Natureza para satisfazerem a propria vontade, sentem-se noite, e dia agitados do remorso. Para elles hum Deos Author da Natureza, e vingador da infracção, e violação de suas leis, he huma idéa muito molesta, e atormentadora; e para se subtrahirem a es-ta espinha, que mui vivamente os punge, e dilacera, se esforção por desterrar a idéa de Deos, e da Religião. Logo o temor não foi a causa, mas sim o effeito da Religião. Este temor he a ordinaria fonte da impiedade, e da malicia naquelles que não querem Religião para viverem libertinos. Se tanto vale para Diderot a authoridade de Marco Tullio, escute Marco Tullio. A Natureza lhe inspirou a idéa da Divindade, e d'hum culto para a adorar. Entre os homens, diz
Cicero, não houve gente ou nação de
tal maneira barbara, e féra, que ignorasse que se devia honrar a Divindade
ainda que com effeito não soubesse qual
devia reconhecer, e venerar; e o consenso unanime, e constante de todas as
nações deve considerar-se como a voz da
Natureza. Devo pois dizer que o homem
por lei da mesma Natureza he religioso,
e não por temor, ou por vileza.

Se a Religião inspira o temor, eu devo chamar feliz aquelle homem, que teme, já que a Revelação nos ensina que o temor de Deos he principio da verdadeira sapiencia. Eis-aqui porque o homem religioso abomina o dilicto mais do que a morte, e afronta impávido a mesma morte para não ser delinquente. Heroes deste caracter não nascem da Filo-

solia.

## §. XXVI.

Se admittissemos que a malicia dos Reinantes promovéra o espirito de Religião, isto bastaria para acusar de immoralidade os seus inimigos.

Não faltão Filosofantes d'outra especie, que com os annaes da Historia na mão se usanão de ter, mais que os outros, descuberto a occulta origem da Religião. A Politica, dizem elles com Toland, a astucia dos Principes, e a crueldade dos Déspotas inventárão a Religião. Abri os olhos, exclamão elles: os Tvrannos que vos subjugárão para vos fa-zer escravos de seu Throno, são os mesmos que enganárão o entendimento com os fantasmas da Divindade, e com as preoccupações do Bigotismo Religioso. Começão com o exemplo de Numa Pompilio em Roma. - Subindo ao throno, vio que os Romanos avezados á guerra, entre combates, e estragos, se havião tornado por extremo barbaros, e ferozes. Roma estava cheia de aventureiros, que

se aproveitavão do pretexto das armas para-commetterem todas as injustiças. Numa', conheceo que a grandeza, ornamento, e felicidade de Roma, dependião de iduas cousas que se devião estabeleeer: amprimeira huma sincera piedade para com os Numes, que faz que os homens os considerem com respeito, e gratidão como authores. e conservadores de todo o bem; a segunda o zelo da Justica, com a qual goze cada hum em paz aquelles favores que recebesse, de suas mãos. Ninguem contesta esta verdade, que as duas bases de todo o governo prudente, e o compendio de todos os deveres para quem exercita la authoridade consistem em dar a Deos o que lhe he devido, re aos homens o que lhe compete. Empenhando-se pois Numa em abolir o furor, e a injustiça, e em formar de Roma o mais pacifico estado, renovou os ritos, e os sacrificios, que havião cahido em desuso, e esquecimento. Levantou hum Templo a Jano, instituio Sacerdotes. e Ministros, Pontifices, e Vestaes; instituio alguns mysterios, e ritos supersticiosos, e falsos. Para dar credito a suas ordena-

ções, e força as suas leis, espalhou a fama de sua communicação com a Nynfa Egeria, cousa que já havião feito Minos, e Licurgo, e depois praticou tambem Scipião Africano. Estes grandes Politicos sabião que a idéa da Divindade estava profundamente impressa no coração humano, e que lhe era accessoria a idéa do respeito, e da submissão. Seu fim era pois fazer dobrar sob o jugo da razão, e da Lei os espiritos indomitos. Para isto julgavão licito, usando de sagacidade, e de impostura, valer-se da authoridade dos Deoses, e cobrir-se com o manto de seu nome, como de hum meio valioso, efficaz para com o povo; mas ignoravão, e lhes convinha ignorar, que o engano, e a mentira erão contrarios ao respeito devido á Divindade. - Concedo aos Encyclopedistas o que lêrão em Tito Livio, que Numa se servio da Religião para civilizar os Romanos. Que se segue d'aqui? Concluirei acaso que a Religião de hum invento da Politica? Engana-se o Filoso-fismo. He preciso confessar que a Politica teve sempre grande interesse em que a Religião occupasse o espirito humano:

com este freio se tornou o Legislador inviolavel, e inviolaveis suas leis. Quando huma imprudente coragem animasse hum membro da sociedade, e o instigasse a affrontar as ameaças, e as armas dos que lhe são superiores, lembrando-se que ha Numes a quem he presente o justo, e o injusto, se suspenderia em suas desordens. Bayle, apezar de seu reflectido scepticismo, desmente em seu Diccionario a impostura dos Filosofantes, que assoalhão que a Religião fôra hum inven-to dos Reinantes. Merecem ser registradas aqui as palavras deste homem tão acreditado na Republica dos Filosofos da recente data. - Se o que dizem os impios fosse verdade, como he falsissimo que não he mais a Religião, que huma pura invenção humana, que os Soberanos estabelecerão para conservar os póvos debaixo do jugo da obediencia, tambem seria preciso confessar que os mesmos Princi-pes cahirião primeiro na rede, que tinhão estendido para colher os póvos; porque longe de os fazer a Religião senhores dos vassallos, os ternaria sugeitos ao povo, sendo-lhes preciso não seguir a Religião

que julgassem melhor, mas a que o povo abraçasse; de outra sorte vacillaria a coroa. — He verdade, que alguns Lisgis-ladores se servirão da Religião como de hum meio poderoso para conduzir os ho-mens segundo as miras de seu particular interesse. A consultação dos Oraculos, a appellação aos livros Sibilinos, as interpetrações dos Augures, e dos Auruspices, erão estratagemas inventados para vantagem da Republica Romana, a fim de dar pezo com a authoridade Divina ás deliberações tomadas sobre a guerra, ou sobre a paz. Mas que póde tudo isto provar na causa do Filosofismo? Que a Religião fòra huma invenção dos homens? Não. Prova sim que os homens tiverão a astucia de abusar dos principios da Religião para conduzir a seu talante os póvos, nos quaes preexistia hum natural sentimento da Religião, póvos, nos quaes fazia huma forte impressão o temor da Divindade; e a Politica algumas vezes soube abusar desta impressão, que nos corações humanos he tão natural como forte. De tudo isto podemos concluir que nem Numa Pompilio, nem Minos, nem

Licurgo, nem Scipião Africano, nem outros muitos podião ser os authores do sentimento de Religião na especie humana; poderião sim com o zelo desta mesma Religião docilizar os homens mais feros, organizar felizmente a sociedade, e tornar formidaveis as Nações. Se o zelo de proteger Religiões quimericas pó-de subministrar aos Legisladores tanto poder, e tanta gloria sobre as Nações domadas, que não poderião alcançar com o zelo de sustentar a verdadeira? Oh! quanto são impoliticos os contradictores da Religião! É com tudo são os mesmos que acusando a Política por authora da Religião, são obrigados a confessar que o sentimento da Religião tem sustenta-do, e engrandecido as Republicas mais conspicuas. São pois os adeptos do Filosofismo os inimigos mais feros da Republi-ca, em quanto são os mais desassisados adversarios daquella Religião que a sustenta.

# §. XXVII.

Sendo a Religião hum instincto da Natureza, he necessario tornallo externo com sinaes sensiveis.

Conhecendo eu que a Religião he fundada sobre as relações essenciaes entre Deos, e o homem, entre o homem, e seus semelhantes, e sobre o instincto da Natureza; conhecendo outro sim que he no homem huma consequencia natural do amor de si mesmo o honrar quem o protege, e amar quem lhe faz bem, concluo que d'aqui nasce o culto, e o culto naturalmente externo. Os sentimentos de respeito, de amor, de submissão para com o Ente Supremo não se podem conservar., nem transfundir senão por meio de sinaes sensiveis. O homem que nasce escravo dos sentidos, e imitador, tem necessidade de lições palpaveis. Todos os Legisladores, todos os póvos conhecêrão esta necessidade. Não ha prática alguma de culto externo que não sirva de instrucção ao homem, e que não possa civilizallo mostrando-lhe seus de-

veres. Esta foi a maxima de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os póvos. Este culto póde ser perverti-do pela ignorancia, pelas paixões, pela estupidez, porém nada o póde destruir. Este conceito geral, e constante he o sinal mais vivo de que a Natureza fallá-ra. — Que importa á sociedade, que por meio do culto preencha o homem seus deveres para com Deos? Por ventura por ser Religioso será mais apto, e mais disposto a amar, e a ser util a seus se-melhantes? — Tal he a objecção dos Encyclopedistas, que desprezão o culto externo. Mas eu pergunto a estes illustradores do genero humano, hum homeni ingrato para com o seu primeiro beisei-tor, hum rebelde á sua Providencia, hum homem, que por desenfreado amor de liberdade não quer reconhecer huma lei que refreia suas paixões; hum homem imbuido destes principios, e destas maximas, te-rá hum coração mais sensivel, e virtuoso? Se a Religião me ensina que eu mesmo com os meus seinelhantes somos filhos de hum mesmo pai, objectos dos cuidados de huma mesma Providencia,

não me dará este sentimento huma licão mais insinuante de humanidade, de benesicencia, de união, e de zelo para com os outros homens? Não ha prática de Religião, não ha dogma revelado, que não encaminhe o homem á prática das virtudes sociaes. Mas se eu considerasse, como quer Morelet, todos os meus semelhantes como outras tantas producções do acaso, como animaes entre os quaes me constituo hum cego destino; nesta hypothese, considerando-os como Entes que só se parecem comigo na figura, Entes não nascidos das mãos de Deos, nem assignalados com sua imagem, aos quaes nenhuma affeição me deve ligar, poderia eu por isto experimentar, e sentir em mim huma mais forte razão de os amar, e de os beneficiar? Não, certamente. Logo quanto mais religioso for, mais sociavel serei, e tanto mais util serei aos outros quanto mais fortes forem os vinculos que a elles me unirem. Feliz o Estado, onde a Moral da Revelação tiver lançado profundas raizes! Segundo esta Moral considerão-se os homens huma só familia; tem commum o pai, a patria,

a herança, e o magisterio; amão-se, e se tornão reciprocamente beneficos; e neste amor, nesta beneficencia, não buscão outro testemunho mais do que a Deos, nem querem outra recompensa mais que seu beneplacito. Como poderá o homem desprezar outro homem, se o julga seu igual, e seu irmão?

#### §. XXVIII.

Diderot condemna a utilidade, e despreza a exterioridade do culto: e diz que a oração he hum ignorante insulto á immutabilidade de Deos.

Não se canção os Filosofos do tempo de nos dizer, que o Culto he huma ridicula inutilidade. Deos, dizem elles, não tem necessidade dos nossos respeitos, e muito menos de nossos serviços. He evidente que Deos, que póde dar a existencia, e o ser a quem o não tinha, não tem necessidade daquillo que existe. Mas este Deos, que creou o Universo sem que necessitasse do Universo, constituio o homem em estado ter necessidade delle, e o formou capaz de deveres, fazendo-o

racional, sensivel, reconhecido, e por esta razão, sensibilidade, e reconhecimento o fez capaz de aprender os deveres que o unem a Deos, e o tornou susceptivel de huma Religião, que o obriga a seguillo, e a executar estes deveres. Se hum amigo, que me enche de beneficios, e não necessita da minha retribuição não he indefferente á minha sensibilidade, senão obstante a generosidade de meu bemfeitor, que me dispensa dos sinaes da minha gratidão, o meu co-ração arde em desejos de lhos manifes-tar, como poderei eu julgar-me izento dos deveres para com Deos, ainda que Deos não tenha necessidade de mim? Minha indolencia, meu silencio, minha inercia na execução destes deveres me torna cobarde, me punge, e remorde, e até re-pugna o meu mesmo instincto. Os inimigos do culto externo depois de se haverem inutilmente empenhado em o mostrar inutil, e alheio das vantagens da sociedade, procurão escarnecer huma por huma as suas praticas. A oração, por exemplo, he huma contradição continua em que cahe, dizem elles, o devoto com pre· inizo da verdadeira idéa da Divindade. Quem óra he pouco Filosofo; o que se pede a Deos não se póde conceder, sem mudar a nosso favor a ordem, e a carreira das cousas naturaes. Para Deos nos conceder huma graça he preciso que Deos se mude, e revogue a nossos rogos os decretos já formados desde a Eterni-dade; he pois huma loucura querer hum Deos versatil a sabor do homem. - Para dissipar o escrupulo destes, que com o pretexto de desender a immutabilidade de Deos querem tirar ás creaturas intelligentes a confiança, o recurso, e a invocação do mesmo Deos, he preciso instruillos, que Deos, porque he essencialmente bom, e necessariamente immudavel, teve desde os dias eternos a vontade de escutar as súpplicas dos homens, e esta mesma eterna vontade entra a todos os instantes na ordem da sua Providencia. Logo Deos não obra sempre milagres, nem contradiz seus eternos decretos quando quer, escutar o homem que o exora. Quando Deos deo huma lei geral á Natureza, conheceo ab eterno as particulares circunstancias do homem, a

cujo serviço era creada a Natureza, e previo desde logo as rogativas, as necessidades, e regulou, ou interrompeo, ou modificou como lhe aprouve as leis: e todos estes accidentes que aos olhos do ho-mem parecem ser do instante actual, na vontade de Deos existem na ordem eterna. Riem-se os Incredulos quando o enfermo roga por sua saude, o navegante para que socegue o temporal, o agricul-tor para que as chuvas se derramem propicias em seus campos, ou porque o Ceo sereno se mostre risonho á maturidade de suas searas. Taes mudanças não podem acontecer a arbitrio do devoto. A doença, a tempestade, as sêcas, as chuvas, são effeitos necessarios das causas fysicas, cuja carreira, e ordem he immudavel. Mas eu lhes perguntarei senão he Deos quem preside ás causas fysicas? Se sabem até que ponto a acção immediata de Deos influa nos fenómenos naturaes? A primeira verdade he certa, e a devem confessar os mesmos Filosofos. Deos he a causa de todas as cousas; o que elles não sabem, e o que nenhum Filosofo saberá jámais, he até que pon-

to influe esta causa nos fenómenos da Natureza. Acaso julgão que Deos depois de haver formado o Mundo o tenha deixado progredir por si só a arbitrio de seu material mecanismo! Os Ceos, e a Terra estão em suas mãos: serve-se da Natureza para que sua Justiça triunfe alguma vez dos impios, ou para que res-plandeça sua Misericordia em beneficio, e soccorro dos bons. Deos póde modificar, sem nós o conhecermos, a acção com que influe em a Natureza, e póde servir-se de toda a cessação de intemperie, e de desastres para remunerar a fé de seus servos: e longe de ser isto huma violação da lei imposta á Natureza, entra na carreira ordinaria de sua Providencia. Mas se Deos deve escutar nossos rogos, he preciso provar que Deos conhece nossos pensamentos; e quem pó-de comprehender, dizem os Novadores, a maneira com que Deos penetra os pensamentos do homem? Este quesito he tão temerario, como rediculo. Pergunto a estes apologistas da Natureza, como poderião explicar a maneira, porque a imagem de hum objecto pintado na re-

ti do olho pode penetrar até ao cerebro pela sinuosidade do nervo optico? E co-mo possa d'aqui resultar em nossa alma a idéa do objecto? Elles sentem esta impressão, e a acreditão ainda que a não possão comprehender ou explicar. Eu co-nheço que a intelligencia Divina he in-finita: se Deos póde dar-me tanta intelligencia nas cousas naturaes, não terá elle intelligencia bastante para conhecer meu espirito? Poderei eu conhecer, e entender, sem ser conhecido, e entendido daquelle que me deo a intelligencia, e o conhecimento? Eu tenho huma consciencia que a mim mesmo me falla, e està me intima huma lei, pela qual aborreço o vicio, e prézo a virtude. Quem escreveo no coração esta lei, não terá huma voz com que me estimule á sua observancia? Não terá olhos para me ver, e julgar se eu a transgredir? E se Deos faz em mim escutar a sua voz, não poderei eu fazer escutar a minha voz a Deos? Interrogue o homem sua mesma consciencia, e á vista de suas obras injustas, escutará huma voz que o aterre: a seu pezar sentirá sempre o scelerado o

testemunho de hum Juiz invisivel cujos olhos penetrantissimos não poderá illudir. Desde o momento em que começa a escutar esta voz, se lhe torna inutil o perguntar, e mui vão o saber como talvez se dirija, e se conduza. Se Deos falla ao coração, Deos dirige o coração.

#### 6. XXIX.

Não se póde condemnar o culto externo sem despojar o homem da liberdade da Natureza, e sem defraudar a sociedade da maior vantagem.

Declara-se contra o culto público como supersticioso, e o que mais admira he escutar esta linguagem a quem se inculca Religioso, e Filosofo, porque admite a existencia de Deos, e se lhe reconhece devedor de sua propria existencia. Basta ser justo, dizem estes á crédula simplicidade dos idiotas; e para dar valor á sua maxima. e cobrir sua Religião com o véo da justiça, ostentão zelo de humanidade, compaixão á vista das miserias estranhas, liberalidade em as soccorrer, escrupulo de offender, e fazer

damno aos direitos alheios. Com esta superficial justica inteiramente humana, e muitas vezes apparente em público, e fugitiva em segredo, julgão licito banir toda a prática exterior de Religião. O reconhecimento, o amor, o respeito que o homem deve a Deos, são fecundos em affectos, e acendem na creatura por natural instincto os desejos de os manifestar. Estes affectos ou sentimentos religiosos são absolutamente por si hum vinculo de sociedade. Por elles se confirma o homem no amor de seus semelhantes, na fidelidade dos contratos, no soccorro dos indigentes, na submissão ás leis, no respeito ás authoridades. Como se poderião communicar estes sentimentos religiosos, como se perpetuarião senão fossem excitados, e mantidos por meio de sinaes externos? A Religião he imprescriptivel por hum dictame da Natureza, e inalienavel do bem da sociedade. Nós vemos que os mesmos inimigos da Religião, quando querem segurar-se da fidelidade, e da veracidade de hum homem, exigem delle hum testemunho público, de Religião com hum dos mais tremendos actos da

mesma Religião, qual he o juramento. Isto prova que a Religião, que he só do coração, não he attendida, nem acreditada, pois dominados de incredulidade querem desterrar d'entre os homeus o culto externo; e quando se trata de seu privativo interesse, querem o sinal externo da Religião. Se ella he tão necessaria á sociedade, como se poderá manter a Religião a beneficio da sociedade sem os sinaes sensiveis que a fomentão, e manifestão? Não se pode duvidar que os pensamentos, e os affectos do homem dependem do ministerio dos sentidos, e por isto tem necessidade de sinaes sensiveis para excitar a sua alma. Tire-se o culto exterior, a Religião do coração será languida, e ineficaz, e então a sociedade, ou pouca, ou nenhuma vantagem poderá tirar da Religião.

Os sentimentos religiosos de gratidão, e de amor são muito férvidos a respeito do seu objecto para se encarcerarem, e encerrarem dentro do coração humano. Todos os homens os manifestárão sempre em todos os tempos com a voz, e com santificantes ceremonias, e estes sinaes sensiveis despertárão sem-pre, e propagárão a Religião. Altares, imagens, troféos, emblemas, e todos os sinaes memorativos de Religião, são os modos naturaes com que desde a infancia do Mundo se explicou o instincto religioso. Os nossos Filosofantes querem abolir estes sinaes, reduzindo o genero humano á pura espiritualidade. Quanto são impoliticos! Abandonando a linguagem dos sinaes, que fallão á imaginação se perde o mais energico idioma. A impressão da palavra he sempre debil; falla-se ao coração pelos olhos muito melhor que pelos ouvidos: dizia Rousseau em hum daquelles accessos da razão, que fazia emmudecer a voz do Filosofismo. Lembra-se do que nos dizem as Escrituras do Poço do juramento, do antigo Carvalho de Mambre, do Monte do testemunho, e de outros lugares, accrescentando: - São estes monumentos grosseiros, mas não deixão de ser monumentos augustos da santidade das contractos: ninguem se arriscaria a tentar com mão impia contra estes monumentos. A Fé em homens estava mais segura com

a fiança destes testemunhos mudos, do que está no dia de hoje com todo o vão rigor das leis. — Esta maxima devia ter valor entre os Filosofantes. Se hum público sinal torna a fé segura na sociedade, são impoliticos os que escarnecem a exterioridade do culto, e se mostrão contrarios ao bem da sociedade querendo-o abolir. Se a Religião he huma verdade, he tambem necessario que se sustente com sinaes sensiveis. Se a Religião he util, he do interesse da sociedade sustentalla com os sinaes externos.

#### XXX.

O costume universal dos Governos offerece a prova de huma necessaria exterioridade, que dé a conhecer a adhesão dos subditos.

Em todas as Historias vemos o ciume sagaz, e próvido dos Governos em estabelecer significantes emblemas para adornar as bandeiras que devem servir de guia a seus exercitos. Com venerandos symbolos se marcão ou sellão as cartas patentes. Determinão-se as Togas aos Magistrados, e os uniformes tanto aos funccionarios publicos, como aos soldados defensores da Patria. Cada individuo do povo, ou com voluntario zelo, ou por obediencia ás leis, toma o sinal, ou distinctivo que o declare sugeito, e asserigoverno, para que o sentimento interior se maniseste por sinaes publicos, e patentes. Estas demonstrações não forão instituidas nem determi-nadas pelas leis senão para augmentar a energia daquelle sagrado patriotismo, que deve animar os vassallos, e os filhos da Patria. Julgou-se sempre fatal a ommissão destes ritos publicos. Pouco a pouco se afrôxa, e debelita a idéa do patriotismo, e sem estes sinaes muitos se tornarião suspeitos ou de paliada aver-são, ou de vil indifferença. Ora estes meios, que se julgão necessarios para avivar o amor da Patria, provão que o culto público he necessario para avivar o amor da Religião. Se a Religião, e o a-mor da Patria são indivisiveis, e insepa-raveis por confissão dos mesmos Filoso-fos, e formão o unico vinculo com que que se soccorrem reciprocamente, repi-

to, que se ha funções, convites, emble-mas para reunir os homens, e lembrarlhes o affecto que devem á sociedade, deve tambem haver ritos, figuras, e actos publicos para lembrar os deveres, e reunir os animos na Religião. Os Filosofo assisado não deixára de convir que todos os dogmas da Religião tem huma connexão essencial com a pureza dos costumes; logo o culto externo sempre he relativo ao dogma, e a expressão que deve influir por necessaria consequencia na ordem pública, no repouso da sociedade, porque concorre para a pureza dos costumes. A' vista destas verdades por si mesmas demonstradas, eu posso dizer; que quem se atreveo a desprezar, e a querer abolir o culto exterior, he inimigo da ordem publica, e opposto aos bens, e ao repouso da sociedade.

### §. XXXI.

Se a exterioridade do Culto occasionou divisões na sociedade, he culpa da superstição ateada pelas paixões dos homens.

Quem abusou da Religião cahio no erro, na superstição, e no fanatismo, isto he innegavel: e pelo mesmo motivo que, quem abusou do Poder Legislativo ideou leis perniciosas, quem abusou da Moral fez nascer os delictos, quem abusou da authoridade fez nascer o despotismo; tambem quem abusou da razão fez nascer os erros no Mundo. Isto quer dizer que as paixões humanas, as quaes abusão de tudo, maculárão muitas vezes as cousas mais santas: não se deve pois criminar a Religião por causa da malicia dos que della abusárão, assim como não póde, e nem se deve chamar funesto o Poder Legislativo, porque houverão leis injustas; nem oppressiva a authoridade, porque tem sido a fonte de muitas injustiças; nem se devem chamar perniciosas a Religião, e a Moral, porque com a primeira se tem authorizado delictos, e com a segunda se tem canonizado alguns erros. Para usarmos bem da razão devemos dizer, que Deos author, e objecto da Religião em o homem, para impedir que elle convertesse em damno proprio o que lhe devia pro-duzir felicidade, assim como ensinou desde o momento da creação os dogmas, da mesma maneira ensinou o culto com que os homens o devião honrar. He cousa perigosa deixar huma instrucção tão importante nas mãos dos caprichos, e da imaginação dos homens. Deos inspirou os sacrificios, offertas, orações, e ceremonias, que podião desde os primeiros pais ir progressivamente perpetuando a memoria da creação, da Providencia, e da vida futura. Esta instrucção era hum deposito, que devia ir passando de geração em geração, e os pais a devião transmittir a seus filhos por huma tradição constante. Os antigos Patriarcas do po-vo de Deos mais proximos á fonte desta instrucção, erão os Doutores, e os Sacerdotes de suas familias. Quando se começárão a desprezar suas lições, os ho-

mens por soberba começárão de se le-vartar em authores da Relegião, e se-parando-se do verdadeiro culto transmittirão a seus netos fabulas, e erros. Eisaqui a origem de tantos cultos supersticiosos. As paixões humanas gerárão a idolatria. O vicio procurou em todos os tempos constituir-se dominador do cora-ção humano. O homem por amor proprio se adulou a si mesmo, nem amou o desengano quando vio que o desenga-no prejudicava suas paixões: abusou da natural idéa da Religião para divinisar o vicio tributando incensos, victimas, e votos aos que tinhão sido mais viciosos. D'aqui nascêrão os Cultos extravagantes, obscenos, e inhumanos; que taes devião ser para representarem a idéa da louca Divindade a quem se referião, e que o homem desassisado se figurava; d'aqui nasceo o mercenario Sacerdocio, e comico, que os inimigos da Religião expõe muitas vezes em scena com o iniquo intento de confundir o falso com o verdadeiro, e com o desejo de fazer recahir o desprezo, e mofa que merecem os sectarios das superstições humanas

contra os Ministros da Religião revela-

Bit

#### 6. XXXII.

Ha hum Culto revelado que tem em si os sinaes de huma constante immutabilidade.

O povo que nós conhecemos depositario da Revelação, e que póde mostrar seu culto immediatamente revelado por Deos, transmittio sempre com fidelidade a seus descendentes os dogmas, e os ritos que tinha aprendido de Deos. Os cultos das outras nações trazião em si o caracter, ou o sello dos vicios, e das paixões nacionaes. A inspostura ou a Politica accommodava os actos da Religião ao vicio do paiz, á natureza do clima. e ás circunstancias dos Governos. Mas o rito dos antigos Patriarcas era superior a todos os respeitos humanos. Fosse qual fosse a maneira do governo do povo Hebreo, ou vivesse pacifico em a Palestina, ou escravo no Egypto, ou em Babylonia, sempre contrario a seus vicios, sempre constante em todo o tempo entre os desastres, e a corrupção universal, se matinha invariavel em seu culto. Não se alteravão os dogmas, não se variavão os ritos, não se perdião, nem adulteravão os Codices. Este prodigio de Providencia prova que a sua Religião não era dos homens, mas de Deos. De que presta acusar a Religião de quiméras, e assoalhalla como fonte de contradições, e disparates tornando-a desprezivel ao juizo da razão! Houve muitos, e diversos cultos, mas começárão em os homens, mudárão-se com as circunstancias, ou já acabárão com a mudança dos Governos.

Tiverão seu culto os Chins, os Indios, os Egypcios, os Gregos, e os Romanos; e que vestigios nos restão destes cultos? O tempo desmente as invenções dos homens. Houve hum só culto que começou com o primeiro homem, porseguio em todos os seculos, e em todas as gerações de hum povo, que mostrou haver recebido este culto das mãos do mesmo Deos. Este culto dado ao Summo Creador do Ceo, e da Terra não faltou jámais; e he este o verdadeiro culto. Re-

conheçamos nelle a unica, e verdadeira Religião, que he a revelada; todo o outro culto, he falso, todo o outro rito he falso, e supersticioso; todo o outro dogma he ideal. Nada póde o tempo contra as obras de Deos. As vicissitudes, os desastres, as guerras, a corrupção geral do genero humano, não poderão destruir este culto; eis-aqui o sinal de que não procedêra de invenção humana, mas que descêra immediamente do seio da Divina Revelação.

#### §. XXXIII.

Hum culto que não he revelado por Deos, nem obriga, nem liga os homens.

Apraz-me o sentimento de Pythagoras com o dos antigos Filosofos Platão, e Socrates, os quaes reconhêrão a necessidade da authoridade Divina para fundar huma Religião. O homem, dizem elles, deve reconhecer na Religião o seu primeiro dever, e só da Religião póde aprender a maneira de agradar a Deos. Nem poderia o homem viver certo de que agradava a Deos senão fosse

instruido, e ensinado pela sua mesma palavra. Se hum Theologo Catholico expozesse, e declarasse hum tal sentimento, mereceria sem dúvida a indignação Fi-losofica: e com tudo o Filosofo se aquieta quando ouve huma verdade Filosofica, e serve-se della como de hum monumento. Ouça-mos a linguagem da escóla de Pythagoras: — He cousa evidente que o homem deve fazer o que agrada a Deos; mas o homem não póde conhecer o mo-do se o não aprender do mesmo Deos ( ou dos Genios ) sendo illustrado com hum lume sobrenatural. = Esta verdade ainda se torna mais clara com os factos. Que poderão os homens, sustentados com a razão, idear a respeito da Religião, e da Moral? Apenas, folheando a Historia, se chega áquella época em que na divisão das primeiras gentes se apartárão os homens daquella estrada em que os conservava a Tradição, e a Revelação. Então se encontra o culto exterior contaminado com tudo quanto lhes podia sugerir hum extravagante alvedrio, ou hum entendimento caprichoso. Mudárão-se as cousas de tal maneira, que em

lugar da unica, e verdadeira Divindade se constituírão vis creaturas, e aos ritos santos que devião ser os sinaes de hum coração devoto, e innocente, succedêrão acções barbaras, grosseiras, e crueis, e as maiores tropezas começárão a encobrir o segredo de seus mysterios: as ceremonias se limitárão a observações ridiculas, e chegou o falso zelo de devoção a banhar os altares de sangue humano. Causárão sempre horror os sacrificios dos Carthaginezes feitos em honra de Saturno. As mesmas mãis offerecião com as proprias mãos os innocentes filhos. Suffocavão o chòro dos tenros meninos, para que não fosse lacrimoso o sacrificio, e menos digna a hostia do Nume a quem era offerecida; e lançando-os na pyra os fazião consumir das ardentes chammas, esperando que se levantasse o fumo em honra daquella infame, e detestavel Divindade.

Estes ritos erão conhecidos supersticiosos, e de pura invenção humana pelos mesmos Filosofos. Certamente não foi sincera a devoção de Socrates para com Esculapio, quando morrendo mandou que se lhe offerecesse o sacrificio de hum gallo; nem Cicero se persuadia da verdade divinatoria dos Augures, quan-do entrou no seu Collegio: estes, e outros Filosofos tinhão a prudencia de se uniformar á Religião do paiz, e ensinavão que não era licito escarnecella, e desacreditalla. He preciso crer nos Deo-ses, dizia Platão, para obedecer ás leis; mas não se devem ensinar suas fabulas aos mancebos para os não excitar ao delicto. Os inquietos pensadores dos nossos tempos adoptão o systema de educar a mocidade sem lhes fallar de Religião, temendo, dizem elles, que as maximas de doutrina Evangelica não os possão reprimir tanto que cheguem a ponto de não poderem executar grandes, e heroicas emprezas. O pouco que os antigos Filosofos estavão persuadidos da Religião que a sua Patria adoptava, he bastante para provar que o verdadeiro cul-to he só aquelle que he prescripto por Deos, e não ideado pelos homens. O grande Tullio dizia: = Que a razão he enferma, e que apenas nos concede languidos vislumbres para discernir a verdade, e nós extinguimos estes mesmos froxos vislumbres por meio de opiniões falsas, costumes depravados, até ao ponto de deixarmos que a mesma luz natural se desvaneça. — Jamblico, que era hum Filosofo Pythagorico, depois de ha-ver ensinado que se não póde convenientemente fallar dos Deoses se estes primeiro nos não instruirem, termina o discurso dirigindo a Deos esta rogativa: Ah! dissipai, Senhor, esta nevoa que offusca os olhos de nosso entendimento, para que, como diz Homero, possamos conhecer a Deos, e conhecer o homem. = Platão francamente affirma, que convem esperar que alguem nos venha instruir do modo com que nos devemos comportar a respeito de Deos, e a respeito dos homens. = E, em outro lugar, quer que se consulte o oraculo sobre tudo o que respeita os sacrificios, e o culto dos Deoses: - Nós não podemos conhecer cousa alguma sobrenatural, o que podemos fazer he seguir exactamente as decisões dos Oraculos. = O mesmo Plutarco dando principio a seu Tratado sobre Isis, e Oziris diz, que he cousa di-

gna do homem sensato supplicar aos Deoses todos os bens, e sobre tudo pedirlhe o conhecimento de sua mesma Divindade, porque o entendimento humano he capaz deste conhecimento, o qual he o maior presente que os mortaes podem receber dos Ceos. D'aqui podemos concluir que os mesmos Filosofos do Paganismo exigião hum lume sobrenatural, com que o homem se podesse instruir nas mais sublimes verdades; que a razão por si só não tinha forças bastantes, e que o capricho humano não se devia fingir hum culto com que adorasse, e offerecesse sacrificios á Divindade. O bom tom da moderna Filosofia desterra as idéas sobrenaturaes, e se contenta com as proprias luzes, para não enfastiar os homens com os remorsos, nem impôr hum freie, on lei importuna, que reprima as desordenadas paixões.

#### δ. XXXIV.

A Moral não póde ser o dictame da razão só: deve ser luma emanação divina de principios immutaveis.

Ponhamos de parte hum momento o que respeita ao verdadeiro culto, baste por ora ter visto como os mais famosos Filosofos da Antiguidade hajão reconhecido como indispensavel huma luz celeste, e sobrenatural para instruir os homens; tratemos unicamente da Moral. A razão, que os modernos Filosofos tanro exaltão, como fonte inexhausta da verdade, chegando a dizer que ella só basta para fazer os homens sabios, e conduzillos pelos caminhos da virtude, esta razão, digo eu, despojada da Revelação, de quão funestos, e erroneos principios tem sido fecunda matriz? O que conhece a Historia das nações, o que leo os decantados Codices da Moral, publicados pelos mais celebres mestres da antiga Filosofia, com facilidade se convence que he mui debil a razão humana, e incapaz de conduzir o homem ao perfei-

to lume da verdade. Os antigos Legisla-dores, que conhecêrão que o homem au-thor das leis póde errar, e que os outros homens que lhes devem obedecer são mui faceis em desconfiar de sua idoneidade, lembrárão-se de corroborar, e sanccionar suas leis com alguma idéa de emanação divina. Para lhes dar o credito de justas, de sabias, de conformes á recta razão, ideárão fazellas derivar dos Numes. Minos se gloriava de haver re-cebido suas leis do proprio Jove; Numa da boca da Nynfa Egeria; Solon, e Li-curgo se dizião instruidos pelo proprio Apollo. Este facto prova que o sentimento commum dos homens he não prestar respeito, e obediencia ás leis, quando são dictadas pelo arbitrio humano, e que as não julga justas senão forem conformes aos principios da lei Divina, e que unicamente a voz de Deos póde preservar a lei, do erro, e da injustiça. A lei da Natureza existe escrita no coração do homem, diz o Filosofo, e não tem necessidade de soccorro algum Divino para ser justo, para ser sabio, e para não errar. Mas eu respondo, que assim como

vem de Deos o dictame da lei natural, não se póde negar que o sentimento de nossa consciencia que se inclina á virtude, e que abomina, e detesta o vicio, não se derive de hum lume eterno; d'aqui nasce que supposta em hum Filosofo tanta virtude, que com ella possa reprimir todas as paixões para escutar a
lei natural, sempre se deve dizer que o
homem está obrigado a Deos por justiça. Mas digão-me quaes fossem os mais
celebres Legisladores da antiguidade, e os mais decantados mestres da Moral, que não hajão cahido em muito grosseiros erros de principios; e de maximas! Burigni, depois de haver investigado com muita sagacidade, e destreza nos escriptos dos Filosofos tudo o que tem dito de bom sobre o dogma, e moral, termina confessando que não houve huma só es-cóla de Filosofos, que não sustentasse consideraveis erros, e que não existira hum só entre tão decantados sabios a quem se não possão exprobar vicios essenciaes. Todos estes grandes homens escutarião sem dúvida a lei da Natureza, e o interior dictame da consciencia,

e com tudo errárão. Logo o homem appellando unicamente á lei natural, não conhece bastantemente, nem entende a verdade. Será pois o erro inevitavel? Hum Deos sapientissimo, essencialmente verdadeiro, e bom, deixará que o homem se reduza a tão misera condição? Não se póde crer. Do que tenho dito se conclue que he indispensavel huma luz sobrenatural que ajude a fraqueza humana; que Deos não negára esta luz, que a sua providencia não podia permittir que o homem permanecesse envolto em tão espessas sombras.

O homem na Revelação conhece a sua insufficiencia, e volvendo-se ao que he luz verdadeira, e que illumina todo o homem que vem ao Mundo, sente que a voz de Deos he huma chama para seu coração, e hum facho accezo diante de

seus olhos, e de seus passos.

## ô. XXXV.

Expoe-se os erros em que cahírão os mestres da Moral, que não conhecérão os dictames eternos, e revelados.

Bolingbrocke, acerrimo Deista, he obrigado a confessar: - Que a lei natural fora alterada, e enfraquecida em todos os tempos, e em todos os paizes por huma multidão de leis absurdas, e contraditorias, e por costumes viciosos, os quaes; ainda que independentes das leis, conservavão a mesma força. As leis, e os costumes inventados pela extravagancia humana formão huma densa nevoa, que envolvendo por todos os lados a lei natural, a roubão aos olhos. Rasgão alguns raios, rasgão, e dividem a sombra, mas apenas derramão hum languido, e incerto vislumbre, que os olhos mais penetrantes não podem distinguir. Huma Moral pois que se não deriva da lei natural, daquella lei intimada por Deos ao homem por meio da consciencia, e do interno sentimento, nem sustentada por promessas, ou ameacas, nada mais he

que huma especulação aparatosa, sem fundamento, sem sancção, sem authoridade, que não póde impôr ao homem, nem obrigação, nem dever algum. Tal foi a Moral dictada por quasi todos os Filosofos. Não considerarei como Filosofos, e Moralistas os Pirronicos, e os Scepticos, que prégavão a indifferença de todas as cousas, e até a incerteza da mesma Moral, e de todas as sciencias, doutri-na que destroe a virtude, e os deveres do homem desde os alicerces. Não considerarei como Filosofo a Epicuro, que fazia consistir o summo bem no prazer, e que confundia o justo com o util. Epicuro era hum corruptor, não era hum Moralista. Não posso constituir em o número dos Filosofos os Cynicos, desprezadores da decencia; chegavão a chamar virtude á impudencia; nem se póde imaginar hum inimigo mais insensato da Moral do que hum Filosofo Cynico. Platão foi grande Filosofo, mas parece que não reconheceo o direito das gentes em não prohibir aos Gregos que se destante manufactura de contra d truissem mutuamente, fazendo-se escravos, e reduzindo a cinzas as proprias habitações: isto mesmo lhes permitio que praticassem com os barbaros. E acaso deixavão de ser homens por serem bar-baros? Dispensa as mulheres de todas as leis da pudicicia, e quer que sejão com-muns; só chama illicito o incesto entre pais, e filhos; permitte que se dê a morte a filhos que nascessem de hum com-mercio vergonhoso. Aristoteles constitue a rapina, e o assassinio em o número das differentes especies de caça, e chama fraqueza á mansidão. Outros louvão a licença estabelecida por Licurgo em Esparta; houve Filosofos que não conhecêrão a santidade do Matrimonio, e que aprovárão o mister das meretrizes. Tambem Cicero, fallando em público, justificou, ou escusou ao menos esta libertinagem. Mas lancemos hum véo por cima destes horrores. Salve-se a justa estimação de homens tão grandes, que ainda mesmo em materia de Religião, e de Moral disserão cousas admiraveis, e sublimes. A origem ou causa de seus erros foi haverem seguido os unicos caminhos da razão, sugeita a ser obscurecida ou pela vaidade, ou pelo furor dos systemas, ou pelo espirito de contradição, ou pela corrupção funesta do coração humano. Estes motivos ainda subsistem, e são os que em nossos dias obscurecem a razão de tantos, que tém estabelecido, e propagado planos de huma moral arbitaria.

Estes mesmos Filosofos antigos de que fallamos reconhecêrão a necessidade de huma Revelação, quando disserão que erão muito escassas as luzes da razão natural, e mui necessaria a voz dos Numes para conduzir o homem á verdade; confessando o mesmo Cicero que não ha espirito tão penetrante, que possa por si mesmo descobrir as consas sublimes, e sobrenaturaes. Com tudo isto, jámais quizerão saber os Filosofos antigos se haveria alguma Revelação , donde havia procedido , e se era verdadeira. Que estranho paradoxo! Aquelles que nascêrão para a luz, querem antes as trévas, e se esforção com os froxos vislumbres de sua razão por se subtrahirem ao luminoso clarão da verdade! Este he o maior erro dos Filosofos modernos!

# 6. XXXVI.

Existe hum unico Codice conhecido do Mundo, qua contém os principios inspirados da Religião, e moral dos homens.

Eu posso dizer que muitas nações conhecêrão livros, que se veneravão como depositos sagrados de verdades divinamente inspiradas. Os Egypcios os conservavão, os Chins os mostravão, e os Arabes os citão ainda hoje. Estes livros se perdêrão, e apenas se conserva delles huma confusa lembrança nas antigas Historias. São celebres os livros a que os Romanos chamavão sagrados; livros que Numa Pompilio sepultára em huma urna de pedra ao pé do monte Janiculo. Tito Livio conta quatorze, sete dos quaes erão escritos no idioma Latino, e tratavão dos direitos Pontificaes; os outros escritos em Grego continhão preceitos, ou lições de Filosofia. Estes livros, que forão achados mais de quinhentos annos depois da morte de seu author, que se crê inspirado pela Nynsa Egeria, sorão lançados ás chammas por ordem do Sena-do. Deixárão pois os Romanos perecer os livros Sibilinos, tidos em tanto tempo entre elles como Profeticos, nos quaes estavão escritos, segundo elles dizião, os Decretos dos Deoses immortaes a respeito do seu Imperio, sem que comtudo houvessem mostrado ao público, não digo eu, hum só volume, mas nem hum só oraculo. Os Hebreos forão os unicos entre todos os póvos que tanto mais veneravão as santas escrituras, quan-to mais erão conhecidas do Mundo. São os Hebreos o unico povo, que conservou os primeiros monumentos de sua Religião, ainda que estes monumentos estivessem cheios, como estão, dos testemunhos de sua infidelidade, e de seus antepassados: e ainda no dia de hoje este mesmo povo permanece na Terra para publicar a todas as nações, entre as quaes vive disperso, e como escravo o progresso da Religião Christã, a quem tornão incontestavel os milagres, e as Profecias:

Foi inutil, e vergonhosamente desmentida, a empreza dos ultimos incredu-

los, que para negarem a authoridade ao Codice Divino des Hebreos, lhe quizerão contestar a identidade. Todos sabem que o Pentatheuco de Moysés he o primeiro livro do Mundo. Ninguem até agora soube contradizer, ou combater esta verdade. Neste livro aprendêrão os Hebreos a norma de suas acções moraes, civis, e Religiosas: nelle apparece em triunfo a Revelação. A missão de Moysés foi acompanhada de prodigios: a força destes produzio naquelle povo a inti-ma persuasão da verdade. Testemunhas oculares da Historia do Pentatheuco transmittião pela tradição a prova, e a confirmação de quanto estava escrito naquelle primeiro livro. As maravilhas nelle registradas tinhão a testificação de quem as tinha visto, e observado. O prodigio demonstrado desta maneira, tornava incontestavel o dogma, e o dogma e o prodigio provavão a divina authoridade do preceito, e a santidade da moral que se continha naquelle livro. O povo Hebreo nelle reconhecia a sua historia, sua Religião; e sua lei: e este Codice portentoso foi para elle hum invariavel monumento, e hum precioso deposito da palavra de Deos. Foi, e ainda he o mesmo para o Christianismo, que o reconhece, e adora como hum livro Divino, e como fonte primeira, e testemunho irre-

fragavel da Revelação.

Mas quem nos assegura que o Pentatheuco até agora couhecido seja aquelle mesmo livro que escrevêra Moysés? As contínuas vicissitudes da guerra, os incendios, a escravidão em que tem vivido sempre o povo Hebreo, não nos offerecem hum prudente motivo de suspeitar que já não existe o legitimo Codice? Taes são as sombras de dúvidas que malignamente tentão espalhar. Eu remetteria este incredulo para a leitura da insigne demonstração da divina legação de Moysés por Warburton, ou para a ainda mais admiravel demonstração de Ferrari, Barnabita, e para a erudita demonstração do mesmo sobre o Pentatheuco Sa-maritano. Mas assim como todos estes Authores de dúvida não curão de ler tantas demonstrações, tambem me será mais facil, e vantajoso o partido de offerecer ao exame dos olhos hum breve

quadro das vicissitudes, entre as quaes se conservou sem a minima alteração este Codice divino.

Eis-aqui a conhecida, e incontestavel tradição: consta que Moysés depositára o seu original nas mãos dos Sacerdotes, e Levitas, e lhes mandou que o conservassem a hum lado da Arca, isto he, naquelle augusto deposito, que formava o emprego dos cuidados, e respeitos de toda a nação. O mesmo Moysés ordenou, que todos, e principalmente os Sacerdotes, e Levitas attentamente o lessem, o estudassem, e sobre elle de continuo meditassem. Espalhárão-se innumeraveis có-pias por todo o povo, e o original que se conservava na Arca, era como a pedra de toque, na qual se decidia da inte-gridade dos exemplares que se tinhão es-palhado por toda a nação; e ao mes-mo tempo a somma destes exemplares, era hum freio para os Sacerdotes, e para os Levitas, que os não deixava intro-duzir novidade algumá em o original Mosaico, que elles guardavão na Ar-ca. Este original se conservou fielmente até aos tempos do pérfido Manassés, Rei,

de Judá. Este Monarca impio era inimigo da Religião, e o Summo Sacerdote, temendo não attentasse alguma cousa contra este venerando deposito, o escondeo, e pelo espaço de trinta annos se conservou incognito. No reinado de Josias foi novamente restituido á Arca, onde se conservou até á destruição, e subversão do Templo por Nabuco. Eisaqui a integridade total do Pentatheuco conservada por mais de oito seculos e meio. Pereceo pois o original de Moysés na conflagração do Templo, mas en-tretanto huma quantidade innumeravelde exemplares que exemplares de toda a authenticidade se havia espalhado pelas mãos dos Judeos, até divididos, e dispersos entre as outras nações. Nabuco não fez guerra á Religião como sabemos, e por isto, depois do cativeiro de setenta annos, devia existir dentro, e fóra da Judéa hum número prodigioso de exemplares extrahidos por cópia do mes-mo original de Moysés. E se no meio destes desastres do cativeiro se houvesse introduzido alteração em algum exemplar ou novo, ou antigo, facilmente se

podia remediar pela grande Synagoga que se juntára depois da reedificação do Templo de Jerusalem, porque juntando principalmente por meio de Esdras os exemplares de mais conhecida antiguidade, limitou, e corregio todas aquellas variantes (que pos autore contentos (que pos autore) antes que nos outros exemplares se po-derião ter introduzido. Isto mesmo prati-

cou a Synagoga a respeito dos outros li-vros divinamente inspirados.

Este Codice, sempre venerado pela nação como hum dom descido do Ceo, e por elle guardado com summo zelo, e providencia, era hum objecto de altissima estimação até para as nações estranhas. Eis-aqui porque se fizerão tantas versões em tão diversas linguas. Entre todas será sempre celebrada, e tida em grande estima por sua authoridade a que se fez a instancias de Ptolomeo Filadelfo. Todos sabem que este poderoso Monarca julgou não dar o ultimo lustre á sua immensa Bibliotheca se a não enriquecesse com huma versão dos sagrados Codices. Pedio para este effeito ao Sum-mo Sacerdote Eleázaro huma deputação de homens, que além da lingua patria possuissem com perfeição a Grega para concluir a grande obra. Escolheo Eleázaro como convinha á sua mesma authoridade, e á grandeza do Monarca. Fo-rão determinados os homens mais doutos da nação, e cumprio-se a obra com toda a attenção, e probidade. Assim o dispôz a Divina Providencia, porque avi-zinhando-se a época feliz em que a luz da Revelação se devia derramar pelo Universo, os livros que annunciavão hum tão grande acontecimento, se achassem não só nas mãos dos Judeos, mas nas mãos dos mesmos Gentios, e sempre em o maximo gráo de authenticidade. He certo que no tempo dos Macabeos toda a Judéa se vio revolta, e inundada de desgraças. Antioco foi hum assolador, e todos os seus impetos se dirigião contra a Religião, que desejou arrancar pela raiz; mas forão vãos, e infructuosos todos os esforços deste Idolatra. Queimou, he verdade, quantos livros sagrados pôde encontrar; mas quantos Judeos, a fini de se subtrahirem á furiosa tempestade, e de conservarem para si, e seus proprios filhos a Religião de seus pais,

fugindo para os montes, e para as cavernas, levárão comsigo como seu unico remedio e conforto os sagrados livros! Além dos Codices dos Judeos refugiados nos montes, e nas cavernas da terra, evitárão o furor de Antioco todos aquelles que fóra da Judéa estavão em poder das outras dez Tribus, e permaneceo igualmente intacta a famosa versão que se travia feito no tempo de Ptolomeo Filadelio, que communmente se chama a versão dos Setenta. Quando se acabou a perseguição de Antioco se fez por man-dado de Judas Macabeo aquelle mesmo reconhecimento, e confrontação dos Livros sagrados que se havia feito pela grande Synagoga, quando se reedificára o Templo: este reconhecimento se fazia, como nos attesta José Hebreo, depois que a Nação se livrava de algum grande desastre ou captiveiro. Desde a época desgraçada de Antioco, até a promui-gação do Evangelho, não passárão os Hebreos por transe algum, que podesse constituir em perigo a authenticidade, e genuinidade dos sagrados Livros. Eis-aqui pois, até pelos factos da Historia,

demonstrada a successão dos Livros divinos, e a progressiva conservação de sua legitimidade defendida de todas as vicissitudes humanas. Eia-aqui o Pentatheuco com todos os outros Codices chegando ás mãos dos Christãos com a mesma integridade com que havião sahido das mãos de seu author Moysés. O cuidado que os Christãos tiverão sempre em conservar sem alteração estes livros, não foi menos escrupuloso que o dos Hebreos. He tal esta integridade, que sendo os Judeos irreconciliaveis inimigos dos Christãos, nunca os poderão arguir de falta de boa fé nesta materia; e se descobrissem a mais pequena fraude, não deixarião de a publicar, a até exaggerar no meio do Mundo.

## δ. XXXVII.

He conhecida a divindade, e identidade do Codice da Revelação, Seus oraculos se devem escutar, e seguir.

Dissipar-se-hão com o que acima digo todas as dúvidas dos Encyclopedistas? Até com as provas da verdade hu-

mana se mostra a authenticidade, e identidade dos sagrados Codices, que são o venerando deposito da Revelação. Huma altissima Providencia, ainda mesmo sem milagres, fez chegar a nossas mãos a sua palavra, para que a razão humana se convencesse que he a mesma que em todos os seculos foi acreditada, seguida, e venerada. Digão os Encyclopedistas, qual seja o povo, que possa produzir hum mais antigo, mais prodigioso, e mais constante monumento de Religião? Confesso a verdade, que a qualquer homem erudito deve parecer tediosa a repetida legenda de taes demonstrações; porém mais importuna, e temeraria lhe deverá parecer a sempre repetida cantilena das antigas objecções que nunca se fartão de transcrever, e produzir os que se dizem zeladores do bom siso. São sempre levados do astuto desejo de as manifestar aos olhos dos simplices para se fazerem admirar, e ter em conta de crea-dores de novas dividas, e semeadores de descobertos paradoxos para excitarem em cadeças imperitas a desconfiança, e o déscredito da Religião. Posso pois con-

cluir, que unicamente com o lume da razão humana conhecêrão os Sabios que era necessaria huma revelação para re-conhecer com que culto se devia honrar a divindade, e porque principios se devião dirigir as operações humanas para se estabelecer hum systema de moral jus-to, e seguro. Os monumentos desta Revelação existem, e são indubitaveis em materia de verdade historica. Se as humanas vicissitudes os não poderão destruir, nem mesmo alterar, nisto descobrimos com evidencia huma sobre-humana authoridade. Por estes monumentos de Revelação conhecemos huma Divindade de quem tem principio, e conservação o Universo, de quem o homem provêm, de quem depende, e por quem he sustentado, e dirigido, de quem recebe beneficios, e por quem he punido, quando he culpado. Por estes monumentos da Revelação se aprendem os dogmas, e a moral. Por elles se dirigem nossos actos de hum culto interior, e exterior protestadores de servidão, de amor, e reconhecimento ao Ente Supremo. Quem se aparta destes dictames, quem levanta hum altar, hum culto, ou ensina outros dogmas, e outra moral, este he verdadeiramente supersticioso, fanatico, e Religionario. Quem não segue, professa, e crê o que sempre foi seguido, professado, e crido, he réo de divisão, he author de partido, perturbar a unidade, a ordem, e a tranquillidade. Ora se em huma sociedade, por confissão dos maissabios Filosofos, he necessario hum só culto; se o culto público, e igual, he hum vinculo potentissimo para unir os mem-bros da sociedade, e fazellos conspirar nas mesmas maximas; se por este laço de Religião, em todos igual, nasce o sentimento que nos obriga a considerarmonos a nós mesmos em os outros, e recochecermos a causa de cada hum como a causa de todos; por taes virtudes, admit-tidas pelos maiores Políticos, e mais im-parciaes Filosofos, eu posso dizer que não merecerá o nome nem de bom Politico, nem de verdadeiro Filosofo o que não amar, nem respeitar o Christianismo, nem sentir interesse em o proteger, e sustentar. Decida o bom siso destas verdades, já que não reconhecem outro Tribunal os Filosofantes do tempo.

# S. XXXVIII. THIS OF

Os inimigos da Revelação devem confessar que tudo o que se tem escrito mais assisado se aprenderá no seio da Religião.

O que desacredita o precioso deposito dos sagrados livros, que contém a Religião, e a moral revelada, corrobora as antigas blasfemias já desmentidas pela evidencia, isto he, que a razão humana he huma fonte inexhausta de todos os bens, que he huma emanação de Deos, e que, seguindo esta razão, he absolumente impossivel cahir em erro: que a mesma razão ensina todas as virtudes, e que toda a humana felicidade pende de seus dictames. Mas eu tenho manifestado os grandes erros que em Religião, e moral professarão os mais profundos especuladores da razão humana. Se esta fosse huma luz infallivel, que por si so felicita os homens, serião iguaes para todos, e em todos os homens os seus dictames, e depois de tantos seculos terse-hia formado só com a razão hum Co-

digo constante, universal, dos deveres do homem para com Deos, para comsigo mesmo, e para com os outros homens; isto só se cumprio exactamente com a Revelação. Mas se os nossos Filosofos souberão descubrir, e demonstrar só com a luz da razão verdades naturaes relativas á Moral, e á Religião, verdades taes, que pela sua summa coherencia com os principios do raciocinio humano tem merecido que se perpetuasse entre os homens o seu consenso, tambem he preciso dizer que a Revelação fòra a primei-ra tocha que guiára o raciocinio huma-no ao conhecimento da verdade. Todos os Filosofos, tanto os destes ultimos tempos, como dos mais remotos, tem escrito admiraveis cousas, sapientissimas maximas, solidos principios, e ainda que não confessem que os hajão aprendido no seio da Religião em que forão edu-cados, e que depois abandonárão, ao menos não podem negar que se derivárão do conhecimento historico da Religião que conhecêrão, e que não professárão. O célebre Locke, em seu Christianismo rasoavel, se ri destes achadores de verdades, que sem soccorro da Revelação espalhão entre os homens, fallando de Religião, e de justiça natural dictada pelo puro sentimento da Natureza. Aquelle, diz Locke, que dá passos por longos ca-minhos se applaude da propria robustez, que em breve tempo pode correr tão longas vias, e attribue toda a causa de sua celeridade ás forças de seu temperamento; mas não se lembra das fadigas daquelles que cortárão, e rossárão os bosques, secárão, ou euxugárão as lagôas, lançarão as pontes, e abrirão as estra-das; sem isto cançaria n'hum instante sem poder andar em muito tempo breve caminho. Ha muitas cousas cuja crença se insinuou desde o berço de tal arte, que havendo-se tornado familiares as idéas, e como naturaes depois da publicação do Evangelho, nós as consideramos como verdades incontestaveis, faceis em descobrir-se, e provar-se com a ultima evidencia, sem advertir que dellas duvidariamos, ou as ignorariamos por longo tempo se a Revelação as não ti-vesse manifestado, e desta sorte muitos são obrigados á Revelação sem o adver-

tirem. - Os atrevidos Escriptores deste seculo, que se dizem naturalistas, e que se prezão de haver publicado os mais bellos tratados de Moral, e de possuirem a verdadeira idéa de Deos, e da Religião, tiverão estas primeiras luzes daquelle Cathecismo, que tão soberbamen-te desprezão. Aprendêrão deste Cathecismo tudo quanto dizem melhor, e provão que fallão com as proprias luzes, quando assoalhão aquelles enormes erros, que tão contrarios são ao siso commum. Os mesmos Filosofos antigos, e tão fa-mosos, e louvados como forão Trime-gisto, Thales, Pythagoras, Platão, e Aristoteles, que tão portentosas cousas disserão em Religião, e em Moral, tinhão conhecimento dos livros sagrados que existião nas mãos dos Hebreos, e quanto mais se espalhava, e difundia este povo entre as nações estranhas, mais se derramava, e difundia o conhecimento, e a linguagem da sua Religião. As traduções que da Sagrada Biblia se fizerão por ordem de Ptolomeo Filadelfo na lingua Grega, a communicação de Salomão com os Egypcios por motivo de seu caz samento com a filha do Monarca daquel-le Imperio, o commercio que este Rei sapientissimo teve com o Rei de Tyro, obrigavão os Hebreos a se communica-rem com os Estrangeiros. Quantas vezes os Profetas existirão entre os Gentios? Jonas foi mandado aos habitantes de Ninive. Os cativeiros do povo Hebreo entre os póvos Idolatras fizerão espalhar pelo Oriente a noticia de sua Religião, e doutrina: são concordes os doutos no sentimento de que na Theologia fabulosa, e na Religião dos Gentios se achão com frequencia os vestigios da Religião do povo de Deos. Não nos devemos admirar que entre as obras de seus Filoso-fos se vejão rasgos sublimes de luminosas verdades, que se approximão muito ás maximas do Christianismo, e he prova-vel que dos Codigos revelados extrahí-rão aquelles nobres sentimentos, que transmittirão á posteridade. Logo não pertence privativamente a estas almas sublimes o descubrimento de importantes verdades. A razão humana não he ainda mesmo nos Filosofos tão clara, que se deva chamar inutil a Revelação como

pertendêrão os Encyclopedistas. Póde dizer-se sem temeridade que os nossos Codices revelados, espalhados por todos os angulos da Terra, tem illustrado, e illuminado aquelles que os não conhecião, nem respeitavão: mas a mais insupportavel desventura he vêr huma multidão de homens, que educados no Evangelho, delle aprendêrão a justiça, a honestidade, a Religião; mas ingratos a tão grande e sublime magisterio, querem attri-buir ao merito da sua razão aquillo que conhecêrão antes de sentirem a mesma razão, e se servem das luzes da Revelação para contradizer, se podessem, esta Revelação que tanto os tem amestrado, e dirigido. Onde está aqui a razão? Onde está aqui o bom siso? Onde está aqui o homem?

# §. XXXIX.

Projecto d'Helvecio em reduzir a Moral a systema, e descubrir verdades que os homens nunça conhecérão.

Depois que os inimigos da Revelação exhaurirão sem fructo seus esforços para destruirem os dogmas da existencia de Deos, da immortalidade da alma, da Providencia, e de huma Religião revelada, tornárão a proclamar os direitos do homem, e a solapar os alicerces daquella Moral, que a Religião, e o Evangelho lhe tem intimado. Helvecio, Mestre célebre dos modernos pensadores, diz na Presação de sua célebre obra, em que tanto se manifesta seu zelo: - Querer proceder dos effeitos ás causas he estabelecer huma Moral semelhante a huma Fysica experimental. = Eu não sei se os factos menos provaveis da Historia, e das Novellas sejão capazes de subministrar theorias de huma pura moral. Lamenta os Fanaticos, e Semi-politicos (isto he os Ministros da Religião) porque

tem até agora envolto o Mundo nas sombras da innocencia, bem como em outro tempo foi pelas aguas do diluvio cuberto o Universo. — Finge-se, e supõe-se Helvecio outro Noé, que envia da Arca outra Pomba para explorar a Terra. Assim o timido Filosofo, querendo alumiar o Mundo, procura de quando em quan-do espalhar alguma verdade, para ex-plorar se existe alguma parte da Terra que não esteja coberta com o deluvio das preoccupações, e se existe alguma Ilha a que a virtude, e verdade possão aportar, para se communicar aos homens, e viverem com elles: como se lhe fosse dada a missão de instruir o genero humano, e livrallo das preoccupações. que por tantos seculos o tem conservado envolto, e sepultado no erro, ameaçando destruir o infame altar, em que tem sido consagradas a ignorancia, e a malicia. Quiz com atrevida, e resoluta mão dissipar o en-canto a que está unido, e ligado o po-der dos genios maléticos, e descobrir desta arte a todas as nações os verdadeiros principios da Moral. Hum Escriptor, que declara ignorantes, e enganados todos os homens do Universo, deve ter a moderação de sejulgar mais instruido que todos, e todos se devem correr, e envergonhar de verem a verdade como permaneceo por tantos seculos circunscripta em hum só homem!

Começa de inculcar este novo Moralista, que os principios da Religião a respeito da Moral não podem convir mais que a hum pequeno número de Christãos espalhados aqui, e alli pela superficie da Terra; que he o mesmo que dizer que o Direito natural, e a lei eterna de Deos, que são os alicerces sobre que se funda a Moral do Christianismo, não convém a todo o genero humano. Ouçamos pois este tão grande Filosofo, que se diz destinado a fallar ao Universo. Quaes são pois segundo elle os principios da Moral? O prazer, a dor, o interesse, o amor de si mesmo, são as unicas fontes da justica em o homem. Horacio, Poeta Epicurio, tinha dito esta nova verdade muitos seculos antes d'Helvecio. Atque ipsa utilitas justi prope mater, et æqui. Segundo taes principios, he facil figurar-se o homem errante nos bosques

como as feras sem lei, e sem relações: se a sensibilidade fysica he a norma de se a sensibilidade fysica he a norma de sua moral, he o mesmo que dizer, que o homem não he superior aos brutos, e que além da faculdade de sentir não tem outro conhecimento algum, que o faça melhor. Com tal presupposto, que espanta por certo, se póde concluir que todas as acções em a Natureza são indifferentes; que o torpe, e o honesto, o justo, e injusto, o virtuoso, e o iniquo, não são distincções reaes, mas idéas quimericas, e caprichosas; nem haverá dúvida em se affirmar que as leis são unicamente as que dão ás acções humanas a idéa do vicio, e da virtude, do licito, e do illicito. Que bella sociedade seria aquella, em que os homens adoptassem quella, em que os homens adoptassem taes principios! Em que cada hum se per-suadisse que era de direito natural obrar o que lhe apraz, e de que lhe possa pro-vir alguma utilidade! Para servir a lei do prazer nenhum o deveria refrear, e para cada hum buscar a propria vanta-gem não empregaria mais do que a for-ça. Mas o homem a quem por particu-lar interesse convém obrigar-se, e ligar-

se á sociedade, estabelece pactos, e convenções que o sugeitão 20 dever. O Justo resulta da fidelidade, e nasce a injustica da indelidade ás mesmas convenções: segue-se d'aqui que a justiça, e a injustiça são convencionaes, e que he ficticia a idéa do vicio, e da virtude, e que a lei prohibitiva tira, ou ao menos insulta a humana liberdade. Desta lei foi o homem importunamente réo, ella o transforma em iniquo, e violentamente o condemna. O que se diz iniquidade, maldade, são cousas quimericas, que nada mais sazem que mutilar os direitos do homem, e arrancallo dos braços daquella innocencia, em que permaneceria em quanto fosse hahitador dos bosques... Que bellos documentos para tornar virtuosos os Cidadãos! Com estas maximas não só não he concorde a Fé, mas nem a mesma razão.

## δ. XL.

A Lei tem hum poder Divino em sua origem, e he huma emanação de principios eternos.

Creio que aos paradoxos do Encyclo-pedista Helvecio posso cabalmente res-ponder com a doutrina do portentoso Marco Tullio. Todos os Sabios, diz elle, concordão que a lei não he huma intensão dos homens, nem huma convenção dos Póvos, mas a Razão eterna, ou a suprema sapiencia que rege o Universo; que esta lei primitiva donde se derivão todas as outras; he a intelligencia Divina que commanda o bem, e prohibe o mal: d'aqui dimanão as leis que Deos deo aos homens. As leis humanas não podem ter por si mesmas a força de nos induzir á virtude, e de nos arrancar do vicio: este poder he mais antigo que as Nações, e que os Imperios, he coeterno ao Artifice Soberano, que governa o Ceo, e a Terra: com effeito. Deos he por sua mesma essencia intelligente, e sabio, e a esta perfeição infinita pertence

só distinguir o que he bem, e o que he mal. Ainda que no Reinado de Tarquinio não houve em Roma lei alguma, que prohibisse o estupro, não deixou de pec-car seu filho contra a lei eterna fazendo violencia, ou forçando Lucrecia. Foi rebelde á recta razão, e á voz da Natureza que inspirão horror ao vicio, e amor á virtude; lei que não teve principio quando foi escripta, mas que he tão antiga como a intelligencia Divina. A verda-deira lei, a lei primitiva, a origem de todas as outras he a mesma razão de hum Deos Soberano. = Com estas eloquentissimas expressões me convenço que a idéa do vicio, e da virtude não he huma invenção humana, e que não he huma quimera a distincção de bem, e do mal, do justo, e do injusto: que as leis positivas são huma participação da lei eterna inseparavel de hum Deos Juiz primeiro, e fonte daquella Moral que todos os homas paradada em a comparada de la marada de la mens sentem esculpida em seu coração. Sempre conheci que o grande Cicero era mais douto que Helvecio, e que Rous-seau, grandes mestres dos modernos pensadores. O grande Filosofo, e maximo

Orador Romano não he unico em o conhecimento destes principios, teve por guia a Platão, e escuda-se com a autho-ridade de todos os Sabios: eu lhe tributo a minha estima, e me firmo naquelle conceito em que estou de que Cicero he o maior dos Filosofos da antiguidade, e á sua vista eu considero como ignorantes, e soberbos aquelles que desprezão tão conspicuas verdades. A esta lei eterna se devem pois submetter todos os ho-mens, porque della resulta huma moral que abrange todo o genero humano; e quem resiste a esta lei he impio, e inhumano. Não leio sem admiração a doutrina do grande Cicero: = A verdadeira lei, diz elle, he a mesma razão, e a voz da Natureza commum a todos os homens, lei immudavel, e eterna que nos prescreve nossos deveres, que nos véda a injustiça, que tem pouco imperio sobre os máos, mas que subjuga, e governa os homens de bem. Não se póde derrogar, nem abrogar: não se lhe póde oppor lei alguma contraria; nem os póvos, nem os Magistrados se podem subtrahir a ella, não necessita de outro orgão, de outro

interprete mais que de nosso mesmo coração. Não he huma em Roma, e outra differente em Athenas; huma hoje, outra á manhã; mas entre todos os póvos, e por todos os séculos he huma, he eterna, he immudavel; por meio della Deos nos insina, e governa soberanamente to-dos os homens. Só Deos he seu author, seu arbitro, e seu vingador. Quem a não segue se oppõe a si mesmo, he rebelde a Natureza, e acha em seu proprio coração o castigo de seu delicto, ainda quando se possa esquivar a todas as penas que os homens lhe possão infligir. = Póde acaso a razão fazer hum obsequio mais justo á crença de hum verdadeiro Catholico? E quem poderá á vista do que tenho dito, que não concordão as idéas naturaes concebidas por homens sem paixão com as idéas sobrenaturaes que a Fé nos dicta, e nos ensina?

Até aqui tenho exposto a doutrina dos antigos, que o Mundo venera como sabios, a disciplina das nações, que se regulárão como cultas, e disciplinadas; o sentimento universal dos homens, e principalmente daquelles que forão tidos

por mais honestos, e da mais conhecida probidade. Destas fontes se derivão os meios de conhecermos qual fòra o sensimento da Natureza, e qual o dictamo da razão a respeito da Divindade. Lisongeo-me de haver mostrado com evidencia - Que as idéas naturaes não se conservão em opposição com asidéas sobrenaturaes, — e que interrogando, e escu-tando o bom siso se deve observar, e conhecer a Razão, não discorde da Fé, mas necessaria á luz da Fé como infallivel para emendar os erros, e os enganos da razão. Em quanto a tenebrosa Seita do Maçonismo universalmente detestado, e perseguido agora, em seus ultimos arrancos. procurar destruir o edificio da Religião, e os principios da Fé, sempre haverá hum homem de bem, que se não calle para confundir a Seita, e defender a Verdade.

## INDICE.

| §. I. Ual seja a primeira indaga-         |
|-------------------------------------------|
| ção de hum Filosofo PAG. 1.               |
| §. II. O Ignorante avilta o homem,        |
|                                           |
| porque o não sabe difinir 4.              |
| §. III. Reclamação do natural senti-      |
| mento contra os que difinem o homem pu-   |
| ra maquina                                |
| §. IV. O ser espiritual no homem foi      |
| sempre conhecido por todos os homens. 16. |
| §. V. O homem he livre 19.                |
| §. VI. O Matrialista destroe a idéa do    |
| vicio, e da virtude; faz considerar a lei |
|                                           |
| como tyrannia, que insulta a condição do  |
| homem                                     |
| §. VII. O homem he livre, e deste prin-   |
| cipio se derivão os argumentos das verda- |
| des naturaes 28.                          |
| §. VIII. O Materialismo he prejudicial    |
| á Šociedade                               |
| §. IX. O pensamento da immortalida-       |
|                                           |
| de he o conforto da virtude: a Sociedade  |

§ X. O governo politico devetemer sua ruina se prevalecerem as maximas do ma-

interessa que a immortalidade seja cri-

| terialismo 39.                                            |
|-----------------------------------------------------------|
| <ol> <li>XI. O dogma da immortalidade n\u00e3o</li> </ol> |
| he huma invenção dos Catholicos 41.                       |
| δ. XII. O metafysico que quizer discor-                   |
| rer de boa fé, conhece a espiritualidade,                 |
| e immortalidade da alma 44.                               |
| §. XIII. Se se quizesse introduzir o A-                   |
| theismo com affronta da razão, nesta em-                  |
| preza teria parte o interesse, e não o jui-               |
| 20                                                        |
| §. XIV. O Atheo instruido pelos Filo-                     |
|                                                           |
| sofos, e pela Natureza se deve envergo-                   |
| nhar de seu erro                                          |
| §. XV. Contradicções d' Helvecio, e de                    |
| Rousseau sobre a existencia de Deos. 60.                  |
| §. XVI. A idéa de Deos não póde ser                       |
| o resultado das preoccupações da educa-                   |
| ção64.                                                    |
| §. XVII. Se se tirusse a idéa do Deas,                    |
| o homem ficaria sem estimulo para a vir-                  |
| tude, e a sociedade se encheria de desgra-                |
| çados, e inundaria de desordens 69.                       |
| §. XVIII. Confessa o Filosofismo a exis-                  |
| tencia de Deos, mas nega-lhe a Providen-                  |
| cia, para permanecer livre em suas des-                   |
| ordens                                                    |
| §. XIX. A conservação da ordem fy-                        |
| •                                                         |

| sica he o grande argumento da Providen-    |
|--------------------------------------------|
| cia                                        |
| §. XX. Se Deos conserva a ordem fy-        |
| sign he indulational me minister the       |
| sica, he indubitavel que vigic sobre a or- |
| dem moral 85.                              |
| §. XXI. Todas as Nações conhecérão         |
| huma Providencia Divina, e d'aqui nas-     |
| cérão todas as primeiras idéas de Reli-    |
| gião que ligárão os póvos 87.              |
| §. XXII. Muitos concedem a existencia      |
|                                            |
| de Deos, mas desprezão a Religião com      |
| que se adora o mesmo Deos, julgando-a      |
| ediada pela politica, e não inspirada pela |
| Natureza 92.                               |
| §. XXIII. O dictame da Natureza ins-       |
| pira a Religião , he inhumano aquelle que  |
| o regeita 94.                              |
| §. XXIV. Se a Religião fosse hum in-       |
| vento da Politica, como querem os Ency-    |
| clopedistas, ainda nesta hypothese serião  |
|                                            |
| mimigos da Sociedade 97.                   |

§. XXV. He hum pensamento louco crer que a Religião nasce do temor. . . . . 101. §. XXVI. Se admittissemos que a ma-

§. XXVI. Se admittissemos que a malicia dos Reinantes promovéra o espirito de Religião, isto bastaria para acusar de immoralidade os seus inimigos.... 104. §. XXVII. Sendo a Religião hum instincto da Natureza, he necessario tornallo externo com sinaes sensiveis.... 110.

§. XXVIII. Diderot condemna a inutilidade, e despreza a exterioridade do culto: e diz que a oração he hum ignorante insulto á immutabilidade de Deos.. 113.

§. XXIX. Não se póde condemnar o culto externo sem despojar o homem da liberdade da Natureza, e sem defraudar a sociedade da maior vantagem..... 119.

§ XXXIV. A Moral não póde ser o dictame da razão só: deve ser huma emana-

ção divina de principios immutaveis. 137. §. XXXV. Expóe-se os erros em que cahirão os mestres da Moral, que não conhecérão os dictames eternos, e verelados. 141.

da Religião. 158. § XXXIX. Projectos de Helvecio em reduzir a Moral a systema, e descobrir verdades que os homens nunça conhecérão. 164.

 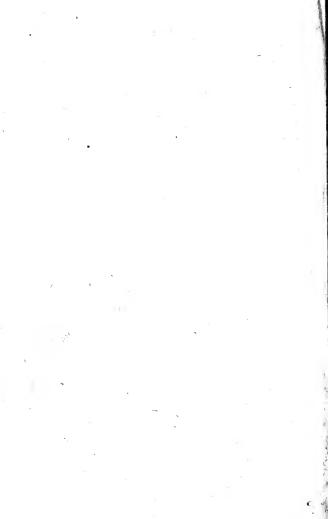



